### Entrevista a Guillermo Francos, jefe de Gabinete

"No estamos en Miami, pero se nota un movimiento en la actividad que todavía es pequeño"\_\_P.12



W W W . C R O N I S T A . C O M

Crédito bancario Creció en junio la venta de autos financiada \_\_ P.19

# El Cironista BUENOS AIRES . ARGENTINA

LUNES

22 DE JULIO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34.675 REC.

- · URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500



DONALD TRUMP CELEBRÓ POR ANTICIPADO

# Biden se bajó de la pelea presidencial y se abre en EE.UU. una pulseada que impactará en Wall Street

El actual presidente se pronunció a favor de que su vice, Kamala Harris, sea la candidata. Sumó el apoyo de Clinton, pero no de Obama

Pasaron 24 días desde la cuestionada intervención del presidente Joe Biden en el debate televisivo consurival, Donald Trump. Errores posteriores que denotaban un estado de salud frágil para un candidato de 81 años que iba por

su reelección, lo transformaron en blanco de críticas y reiterados pedidos para que resigne su candidatura. El jefe de la Casa Blanca hizo pública ayer su decisión, que para Washington era solo cuestión de tiempo. Biden se mostró

a favor de que su lugar sea ocupado por su vice, Kamala Harris. La definición final le corresponde a la convención demócrata, que se reúne en un mes. Wall Street no tendrá más remedio que surfear la incertidumbre. \_\_\_ P. 22

> ZOOM EDITORIAL

Sale el agro, entra el BCRA: hasta cuándo habrá dólar blend "oficial"

Hernán de Goñi Director Periodístico \_\_p. 2\_\_

OPINION

Queda una canilla abierta y no significa que sea malo

Miguel Kiguel Director de Econviews \_\_p.3\_\_

PANORAMA

El poder de Karina Milei y otro capítulo de la tensión con Villarruel

Analia Argento Periodista \_\_p. 11\_\_

REEMPLAZAN A LOS PASES PASIVOS

# El debut de las Lefi viene con una leve suba de tasas y el ojo puesto en el costo que tendrán para el Tesoro

Las nuevas letras llegarán al Central como resultado de un canje de deuda

Desde hoy, los bancos que requieran colocar su liquidez en el Banco Central recibirán una Letra Fiscal (Lefi), un instrumento que funcionará igual que los pases pasivos pero que remunerará una tasa algo mayor, ya que no pagarán Ingresos Brutos. El mercado, en paralelo, sigue atento a eventuales intervenciones oficiales en el frente cambiario. El dólar CCL abrirá hoy por debajo del MEP. \_\_\_\_P.14y15



Milei tomó partido: está a favor de que la planta de GNL de YPF se instale en Río Negro \_\_ P. 7



#### DEL TUIT DEL DÍA



"Estoy orgullosa del trabajo que la Administración Biden-Harris ha realizado durante tres años y medio en nombre del pueblo estadounidense para crear 15 millones de nuevos empleos, reducir costos y generar un fuerte crecimiento económico" Janet Yellen

EL NÚMERO DE HOY

Secretaria del Tesoro de EE.UU.

43%

La falta de ventas
es el principal
problema pyme,
según CAME.
Siguen costos de
producción y la
falta de crédito.

#### DOOM EDITORIAL



Hernán de Goñi hdegoni@cronista.com

El objetivo del blend no es pulverizar la brecha sino mantenerla controlada. El blanqueo y Vaca Muerta aportarán dólares. Habrá que llegar a septiembre

# Sale el agro, entra el BCRA: hasta cuándo habrá dólar blend "oficial"

asta que Javier Milei llegó al gobierno, la visión que tenía la sociedad sobre qué representaba el liberalismo económico era nítida: un reino en el que el mercado era Dios, y donde todo se resolvía en función de la oferta y la demanda, sin intervención del Estado. La actual gestión, sin embargo, empezó a ponerle asteriscos a la teoría clásica, justificando dosis de pragmatismo que asombran a los ortodoxos.

El capítulo más borroneado y reescrito de este manual probablemente sea el que afecta a la política cambiaria. En la Argentina el precio del dólar no es cualquier precio. Luis Caputo lo aprendió en 2017 como presidente del Banco Central, y tiene claro que en la City porteña las manos que juegan en ese sector son pocas, y con gran capacidad de acomodar las cotizaciones.

Los gobiernos declaran que no les "importa" el dólar libre, aunque eso es solo cuando baja. Hay que decir, no obstante, que la inflación y la nominalidad ayudaron a los funcionarios a que el peso de este mercado decrezca. El movimiento de dinero físico se hace cada vez más complejo (las fotos de los carry on circulando por la City en 2023 lo dejaron a la vista). Por eso toda la artillería apunta a los financieros, que parecen libres pero tampoco lo son.

El dólar blend fue un ingenioso desarrollo del equipo de Sergio Massa para darle rentabilidad al agro sin devaluar. Al asegurarse una oferta contínua, también logró ponerle techo a los demás dólares, porque la brecha habilitaba negocios millonarios.

Terminada la cosecha de soja 2024, la liquidación de divisas mermó. Con menos dólares, también hubo menos blend: los precios de los financieros se despertaron y la diferencia con el oficial llegó a tocar 60%. Hasta que apareció el pragmatismo.

El argumento de que el BCRA deje de emitir pesos por absorber los dólares del superávit comercial tiene su lógica. Un liberal diría que lo correcto es que ese precio sea libre, con lo cual se ajustaría a lo que estuviese dispuesto a pagar la demanda. Así el Estado no compraría de más (a menos que el Tesoro lo haga con sus ahorros). Pero esa sería la teoría sin cepo. Con cepo, llegó la reinvención del blend.

El Central ofrece ahora ceder esos dólares vía contado con liquidación y absorber pesos con un margen de ganancia. No espera bajar la brecha a la mitad. Solo quiere que no suba. Para eso aportará las divisas que dejó de traer el agro hasta que se reinicie el ciclo exportador. Cuando el blanqueo y el sector energético sumen fondos, la calculadora oficial imagina que el precio podría acercarse a los \$ 1031 anotados en el Presupuesto para fin de año, el escenario "neoconvertible" en el que nacerá la competencia de monedas.

LA FOTO DEL DÍA

CRÉDITO: NA

### Olimpíadas: por ahora, sin barbijos

El presidente del Comité organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024, Tony Estanguet, descartó de momento que se aconseje el uso de barbijos, a pesar del probable repunte de Covid en zonas sensibles como la Villa Olímpica, que acogerá hasta 14.500 personas entre deportistas y cuerpo técnico. Las autoridades sanitarias francesas alertaron sobre un repunte de casos en junio, situación que había mejorado en julio con una estabilización de la circulación del virus en la región de París. No obstante, especialistas sanitarios esperan que haya un agravamiento debido a la llegada a la ciudad de 15 millones de espectadores, dos millones de ellos extranjeros.







La frase del día

### Kamala Harris

Vicepresidenta de los Estados Unidos y nominada por Joe Biden como candidata, a la espera del aval Demócrata

"Es un honor para mí contar con el respaldo del Presidente y mi intención es ganar esta nominación. Fue un acto desinteresado y patriótico que puso al pueblo estadounidense y a nuestro país por encima de todo"

OPINION

Miguel Kiguel Director de Econviews



# Queda una canilla abierta y no significa que sea malo

esde el principio el gobierno diseñó una estrategia para terminar con lo que se llamó la emisión monetaria endógena, que significa que el Banco Central termine de emitir pesos por factores que no controla enteramente. La razón era simple, lograr controlar la cantidad de dinero para que la política monetaria tenga la "potencia" necesaria para lograr el objetivo de inflación que estableciera la administración nacional.

Para lograr el objetivo se atacaron las "canillas" de la emisión en varios frentes. Algunas de ellas eran sin lugar a duda esenciales mientras que otras que eran más discutibles.

La primera canilla que se cerró fue la del financiamiento del déficit fiscal, que sin duda había sido la principal razón por la cual se emitía dinero durante el gobierno de Alberto Fernández. Esto se pudo hacer gracias a la eliminación del déficit fiscal que hizo el gobierno, en lo que ha sido uno de los logros más importantes de la política económica. El equilibrio fiscal requirió un ajuste del orden de cinco puntos del PBI que se repartió entre suba de impuestos y baja del gasto público, y ha sido el ancla del programa económico. Fue fundamental en los primeros meses de gobierno bajar la inflación y el riesgo país.

Una segunda canilla que el gobierno consideraba esencial eran los pasivos remunerados de Banco Central, básicamente los pases y las leliqs. Estos instrumentos los tenían los bancos y los utilizaban principalmente para colocar la liquidez excedente que tenían, o sea los fondos que no podían prestarle al sector privado y las reservas que necesitaban para enfrentar posibles retiros de depósitos.

El argumento para cerrar esta canilla era que generaban "emisión endógena de dinero" como resultado de los intereses que el Banco Central por las leliqs y los pases. En la práctica no era así, porque los bancos renovaban en forma casi automática capital e intereses. De hecho, las leliqs y los pases si los miramos en forma neta han sido un fuente de contracción de la base monetaria durante estos años.

Estos instrumentos fueron canjeados en etapas, y se le transfirió la deuda al Tesoro. En una primera etapa se canjearon las Leliqs por Lecaps y más recientemente se anunció el canje de los pases que los bancos hacían con el Banco Central por Letras fiscales de liquidez (Lefis). Las características financieras de las Lecaps eran similares a las de las Leliqs, aunque las Lecaps son a plazos un poco más largos.

¿Quécambiócon el traspaso de la deuda al Tesoro? En verdad no demasiado y de hecho no se cerró la canilla de emisión porque los bancos pueden obtener dinero del Banco Central con los las lecaps y las Lefis casi con la misma facilidad con la que tenían con los pases y las leliqs. Las Lefis son "transformables" en dinero a pedido de los bancos ya que el Banco Central se compromete a comprarlas diariamente a su valor técnico (capital más interese devengados), igual que anteriormente los pases, mientras que para las Lecaps los bancos tienen abierta la ventana de pases activos del Banco Central con lo cual también son "transformables" en dinero. Para facilitar esa opción se bajó la tasa de pases activos de 60 a 48 por ciento.

Lo que sí cambió es el emisor de la deuda, ya que antes era el Banco Central y ahora es el Tesoro. Eso no significa que el déficit que generan estos instrumentos haya cambiado, lo que sí cambió es que ahora impacta en el superávit primario del Tesoro necesario para mantener el déficit cero, que en principio debería ser mayor para cubrir los intereses de estos instrumentos.

Sin embargo, para esto se usa contabilidad creativa por que las Lecaps son letras que se venden a descuento y por la ley de administración financiera no se incluirían en el gasto de intereses (se conta-



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

Con el traspaso de la deuda no se cerró la canilla de emisión, pero lo que cambió es quién lo hace, ya que antes era el Banco Central y ahora es el Tesoro Nacional

La fuerte baja en la inflación y la menor tasa de interés está creando un aumento en la demanda dinero: la emisión monetaria que la acompañe no es inflacionaria

bilizarían debajo de la línea como aumento de la deuda), mientras que en el caso de las Lefis aún no queda claro, aunque podría buscarse un mecanismo para notener que contabilizar los intereses como se hacía con los pases del Banco Central.

Lo importante es que las Lefis y las Lecaps terminan generando una fuente de emisión "contingente" porque los bancos van a tener acceso a liquidez si la necesitan para aumentar préstamos o atender salidas de depósitos.

Una tercera canilla que se cerró es la de los puts (opción de venta) que el Banco Central le había vendido a los bancos y que les permitía, a cambio de una prima, venderle bonos a un precio de mercado. El Banco Central le recompró casiel 80% de los puts, con lo cual esta canilla quedó en la práctica cerrada.

Por último, el gobierno anunció que va a cerrar la canilla de la emisión de pesos por la compra de dólares que haga en el MULC. La forma en que va a esterilizar

esos pesos es vendiendo parte de los dólares que compre en el MULC en los mercados de los dólares paralelos. Este fue un anuncio sorpresivo dado que en el pasado el gobierno decía que la emisión monetaria para comprar dólares era la única virtuosa que había porque tenía el respaldo de activos, en este caso dólares.

En resumen, si bien queda una canilla abierta, eso no significa que seamalo. Al contrario, la fuerte baja en la inflación y la menor tasa de interés está creando un aumento en la demanda dinero, con lo cual la emisión monetaria que acompañe esa demanda no es inflacionaria. Algo parecido a lo que pasó durante la convertibilidad cuando crecieron los depósitos y el crédito en una forma sana.

La clave para bajar la inflación durante estos meses ha sido un programa económico con superávit fiscal, un tipo de cambio oficial controlado y una brecha cambiaria contenida, en un marco en el que las reservas internacionales crecían.\_\_\_

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com.French 3155 5° P. Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

### EN MEDIO DE LA CAÍDA DEL CONSUMO EN VARIOS RUBROS

# Industrias se adaptan al blue: subas de precios y menos financiamiento

Advierten que los incrementos se generalizaron en los últimos días. Algunas lanzan ofertas para no resentir todavía más las ventas y otras cortan facilidades de pago a sus clientes

\_\_ Matías Bonelli

\_ mbonelli@cronista.com

La inestabilidad que viene mostrando la cotización del dólar blue comenzó a generar cierta inquietud en la industria. En algunos casos por los aumentos con los que vienen recibiendo algunos de sus productos e insumos - sobre todo desde hace 15 días- pero también por el nivel de impacto que eso tendrá en los precios y, como consecuencia de esto, en sus ventas.

Lo cierto es que, dependiendo de la rama, los incrementos que comenzaron a llegar van del 3% al 30%, y según advierten en las empresas esto se comenzó a dar más fuerte con los últimos movimientos del dólar paralelo.

Según explican en las empresas, en los últimos meses se vieron algunos casos puntuales de incrementos, pero sobre todo en el arranque del mes y no en todos los segmentos. "Ahora esto se hizo mucho más extenso y con subas más fuertes con relación a las que veníamos viendo", apuntaron.

Es que la cotización del blue pegó un salto fuerte en el último mes, y pasó de los \$ 1245 del 14 de junio pasado, a los \$ 1445 del último viernes.

Así, los movimientos ascendentes se dieron en rubros de los más diversos, según un relevamiento de *El Cronista*. Uno de los que más subió fue el de artículos para el hogar, que se encarecieron entre un 20% y 30%

Aquí, incluso, se da una situación particular que tiene que ver con la rentabilidad de algunas industrias. En los últimos días hubo empresas que comunicaron un achique en los descuentos financieros que venían ofreciendo, lo que tiene un impacto directo sobre el costo del producto.

En medio de esto, el Gobierno tiene todo listo para anunciar una nueva línea de créditos justamente para la compra de electrodomésticos.

El de indumentaria, que los últimos días fue protagonista por las mayores facilidades que el Gobierno determinó para facilitar las importaciones, también registró incrementos en los últimos días, aunque también se dieron algunas particularidades.

En el caso de los artículos no estacionales, por ejemplo, se dieron incrementos de entre el 5% y el 7%. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con que hubo también subas de 5% del algodón, el segundo aumento en lo que va de 2024.

Distinto fue el comportamiento de algunos artículos de invierno. Aquí lo que se vio es una fuerte política de promociones y descuentos, en respuesta a las fuertes caídas de las ventas.

Los movimientos ascendentes se vieron incluso en actividades muy golpeadas por la caída de la actividad. La construcción -que a mayo registró una baja interanual de 22,1%tuvo en los últimos días incrementos de entre el 4,5% y el 6%, en el rubro materiales de construcción, donde aparecen desde cerámicos hasta productos de grifería y sanitarios.

Hay algunos segmentos, incluso, en los que se tomó la determinación de ir ajustando sus precios al ritmo del dólar oficial, Las subas que se dieron van del 3% al 30%, en coincidencia con los últimos movimientos del blue

Las industrias apuntan que en los últimos días se vieron subas que abarcaron a más segmentos de lo habitual

Algunos proveedores de insumos aplican incrementos de acuerdo a la cotización del dólar oficial que pasó de los \$ 924,50 del 19 de junio último a los \$ 944 del viernes pasado.

La misma lógica de mover precios según el tipo de cambio oficial también aplica para insumos como la chapa, el plástico o las tintas (por ejemplo en el caso de las imprentas).

"La situación es realmente compleja porque estamos en un momento en el que las ventas en muchos rubros están por el piso, y hoy no trasladar los aumentos que van llegando en toda la cadena no es fácil. De alguna forma hay que llegar a un equilibrio", sostuvo uno de los industriales consultados.

En alimentos, muy sensible en lo social pero también con mucho peso en el total a la hora de medir la inflación, los incrementos también llegaron. "Abril y mayo fueron relativamente tranquilos e incluso con algunos precios a la baja. Pero en junio se comenzó a ver un cambio de tendencia que en julio vemos más acentuada. De hecho, algunas subas se dieron la última semana", dijeron desde el sector.

Así, los incrementos se dieron en segmentos clave como pan (4,5%) o lácteos (4,8%), pero también en otros que no son de primera necesidad como galletitas (que superaron el 10% en algunos casos), chocolates (9%), alfajores (9%) y cervezas (10%).

Según la consultora EcoGo, en la segunda semana de julio hubo un avance de 0,8% que se sumó al 1,5% de la primera, por lo que espera para este mes una inflación cercana al 4,1%

Por su parte, LCG entiende que la inflación se estabilizará en los próximos meses más cerca del 4,6% que se tocó en junio que del 4,2% con que se cerró mayo. "En julio computarán los aumentos de naftas, prepagas y agua (en la provincia de Buenos Aires) y quedará definir los aumentos postergados de electricidad y gas", destacó la consultora.





### Las exportaciones, con baja de precios internacionales y del dólar blend

\_ Victoria Lippo

\_\_\_ mlippo@cronista.com

En la última semana los precios internacionales de los granos alcanzaron sus mínimos en cuatro años y profundizaron la tendencia negativa que mostraban desde mayo. El precio de la soja se ubicó en torno a los u\$s400 la tonelada, mientras que el maíz operó en los u\$s155 la tonelada.

Estos niveles de precios dan cuenta de una caída de u\$s 34 para la soja en el mes y de u\$s 20 para el maíz. Caídas tan abruptas no se registraban desde septiembre del año pasado y la explicación se centra en los buenos datos de oferta de granos que tendrá sudamérica y las buenas condiciones para los cultivos en Estados Unidos.

Según informó la Bolsa de Comercio de Rosario, el 68% de los maíces y la soja están en buenas a excelentes condiciones, su mayor nivel en cuatro años, y que solo el 8% de los cultivos está en zonas de sequía, un significativo recorte respecto del 64% registrado para el maíz el año pasado y el 57% para la soja. Estas buenas condiciones solo se comparan con las registradas en 2019.

Mientras que la campaña de maíz a nivel global se mantendría en los mismos niveles que la de 2023/2024, en la caso de la soja, la producción global sería la más holgada de la historia según analizó la entidad rosarina. Para la campaña 2023/2024 se espera que entre los granos gruesos, la oferta sea de más de 294 millones de toneladas, el mayor volumen de la historia, que además sería sobrepasado el próximo año.

A los exportadores locales

Pese a la mala noticia para las exportaciones, el Gobierno negó baja de retenciones, aunque eliminó otras trabas

se les suma otro desafío: Brasil. El gigante regional se prepara para terminar la cosecha en la región del Mato Grosso y se estima que recolectará 46,6 millones de toneladas, el mejor registro de su historia solo superado por la campaña pasada.

Las bajas en el precio internacional se suman a la caída del dólar exportador (blend) tras la intervención del Gobierno en el mercado del contado con liquidación. El blend que operaba el viernes 12 de julio a \$1.020 cayó hasta los \$993 para hacia el final de la semana cerrar en \$1.003.

Las ventas en Argentina siguen amesetadas a pesar de que las exportaciones del complejo sojero se mantienen firmes. En el caso del maíz, solo el 51% de la producción está comprometida. Esto se traduce en que 17 millones de toneladas fijaron precio, cuando lo habitual para este período es que sean 24 millones.

"No hay ninguna baja de retenciones, si estamos viendo algunas cosas para ayudar al campo. No quiero generar falsas expectativas. Pero si estamos viendo algunas cosas, con todos los sectores. Eso está generando una confianza bárbara. Ellos (por el sector) se dan cuenta de que todo lo que está a nuestro alcance lo estamos haciendo", dijo el ministro Luis Caputo.

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, anunció el viernes la eliminación de 131 normativas de SENASA para "fortalecer la competitividad de los diversos sectores productivos".\_\_



La intervención del Gobierno en el CCL bajó el dólar blend

Lunes 22 de julio de 2024 El Cronista

# Economía & Política



"Joe Biden no era apto para postularse a Presidente"

Donald Trump, ex presidente y candidato Republicano para la presidencia de Estados Unidos

UN SEGMENTO QUE BUSCA OXÍGENO

# Blanqueo: la construcción se ilusiona con u\$s 5000 millones para reactivar el sector



En los indicadores que procesa el Indec, la construcción mostró una caída de 22% en mayo, afectada sobre todo por el freno a la obra pública

El Gobierno habilitó que los fondos declarados en la regularización puedan invertirse en proyectos inmobiliarios. Se trata de uno de los sectores más golpeados por el freno del aporte estatal

\_\_\_ Lucrecia Eterovich

\_\_ leterovich@cronista.com

En la definición de la letra chica del Régimen de Regularización de Activos, con la Resolución 590/2024 que se publicó este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno reveló una de sus grandes apuestas: el repunte de la actividad por medio de la construcción. Los destinos que se autorizaron y el monto que se necesitaría.

Además de configurar una fuente adicional de reservas por el ingreso del impuesto en dólares estadounidenses, en medio de la "Fase 2" con las intervenciones en el Contado Con Liquidación (CCL) y el MEP, el Gobierno pretende que los fondos depositados contribuyan a la reactivación económica.

Y si bien, la redacción de la Ley 27.743 sentó a grandes rasgos las opciones de destino, recién este viernes se conoció el detalle de las alternativas de inversión que tendrán los contribuyentes que depositen dinero en efectivo en la Cuenta Especial de Regularización de Se podrá hacer en proyectos con inicio a partir del 18/07/2024 o que tengan un avance menor del 50%

En el sector sostienen que el ingreso debería ser millonario para revertir la caída y que no creen que suceda Activos (CERA) a los fines de que no quede inmovilizado.

Entre las cuales, tal como había adelantado *El Cronista*, figura la posibilidad de invertirlo de forma directa o indirecta en proyectos inmobiliarios que se inicien a partir del 18 de julio de 2024 o que a esa fecha tengan un grado de avance de la obra inferior al 50%.

En línea con la promesa que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo durante su encuentro con la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) en donde les aseguró que con la combinación del blanqueo y los créditos hipotecarios los proyectos iban a "explotar".

### ¿ALCANZA PARA EL REPUNTE?

A pesar de que en mayo se presentó el primer dato positiva para el Gobierno en términos de la actividad, con una variación interanual del 2,3% y desestacionalizada del 1,3%, en gran parte se explicó por la performance del campo.

Con una comparativa a mayo de 2023, donde existió una de las peores cosechas, el rubro "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" presentó una variación interanual positiva del 103,3% que significó la mayor incidencia (7,33%) en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

Pero aún quedan sectores en números rojos. Como caso ejemplar la "Construcción" que siguió en el quinto mes del año en el sendero a la baja: presentó la mayor variación interanual negativa con el 22,1% (incidencia de -0,65%).

Una tendencia que solo se podría cortar vía el nuevo blanqueo de capitales de ser sumamente exitoso. "Si el volumen es importante sin lugar a dudas va a dinamizar la industria, pero si se blanquean u\$s 100 millones no se entera nadie", declaró una fuente de primera línea del sector a este medio.

En el rubro proyectan que la cifra que podría hacer cambiar de tendencia sería el ingreso de u\$s 5000 millones vía el blanqueo con destino a proyectos inmobiliarios. La cual es sumamente superior a la que los privados estiman por el total de la iniciativa (u\$s 1500/u\$s 2000 millones).

En el Gobierno se niegan a dar cuáles son sus estimaciones de recaudación y alegan, que a la luz de los resultados fiscales (superávit del 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en el primer semestre) el objetivo principal no son ingresos, sino ampliar la base de contribuyentes.

"Estamos contentos porque las proyecciones de los privados son mejores que las nuestras", declaró un funcionario de primera línea en estricto off. Cuando en diciembre se pretendía ingresos por 0,5%/PBI de la moratorio, el blanqueo y los cambios en Bienes Personales.

Con pagos postergados, para Claudio Lozano el superávit fiscal del primer semestre es "una mentira"

El Cronista | Lunes 22 de julio de 2024



### **GASTO PÚBLICO**

El ex director del Banco Nación Claudio Lozano cuestionó el "supuesto superávit del Sector Público en el primer semestre" que trepó 2,6 billones de pesos según el Gobierno. "Es una mentira", agregó en un informe donde indica que "el superávit que acumularon se basa en postergar pagos que a la larga o a la corta deberán pagarse".

"Si se postergaron gastos por \$ 3,5 billones y dicen haber acumulado 2,6 billones de superávit, queda claro que, pese a la salvajada del ajuste realizado, las cuentas públicas siguen mostrando un déficit de 900.000 millones de pesos", enfatizó Lozano.

DEFINIRÁN LAS PETROLERAS YPF Y PETRONAS

# Milei reveló que quiere que la mega inversión en GNL se realice en Río Negro

El presidente aseguró que es "obvio" que la inversión petrolera para instalar una planta de licuefacción no se hará en Buenos Aires debido a que Kicillof es un "comunista"

\_\_\_ Florencia Barragan

\_\_ fbarragan@cronista.com

El presidente, Javier Milei, reveló que desea que el mega proyecto de inversión de gas natural licuado (GNL) se instale en la provincia de Río Negro y no en Buenos Aires. Lo hizo en días claves en donde YPF realiza un estudio de costos y oportunidades de los dos destinos, y con su CEO, Horacio Marín, que asegura que no quiere "politizar" la decisión de la compañía. En ese contexto, Milei aseguró que es "obvio" que la inversión se instalará en el golfo San Matías debido a que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es un "comunista".

Son días de mucha actividad en ambos gobiernos provinciales, dado que buscarán que se instale en su provincia la mayor inversión de la historia. Cuando se firmó el contrato entre YPF y Petronas en 2022, el ex CEO de YPF, Pablo González, hablaba de una inversión de hasta u\$s 50.000 millones.

En ese contexto, quien rompió la neutralidad dentro del gobierno fue Milei. Consultado durante una entrevista en

Neura si es factible que el proyecto va a terminar en Río Negro, el presidente contestó: "En Buenos Aires tenés al lastre de Kicillof, que es un expropiador serial. ¿Le van a confiar a un comunista? Si hubiera querido hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional". Luego, le repreguntaron si la inversión va a irse finalmente a Río Negro, y afirmó: "Obvio que se va a ir a otro lado. ¿Vas a invertir donde está Kicillof? ¿Para qué quiere un RIGI distinto, para hacerlo con sus ideas comunistas?".

### DEFINE YPF

Pese a las declaraciones presidenciales, fuentes de la petrolera de mayoría estatal aseguraron que todavía no está definida la ubicación de la inversión. Ante la consulta de este diario, desde YPF comentaron: "El presidente dijo algo lógico y de sentido común y es lo que nosotros venimos diciendo desde el comienzo y es que "sin RIGI no hay GNL". Es la primera condición que está escrita en las cartas que le enviamos a ambos gobernadores, luego están las evaluaciones técnico/econó-



La pelea por la inversión de gas: Río Negro ya adhirió al RIGI y Buenos Aires mandará una ley propia

Fuentes de YPF afirmaron que todavía no está la definición: la condición necesaria es que adhieran al RIGI

micas que van a terminar de definir el destino del proyecto. Pero el RIGI es un contexto y marco normativo necesario para que el proyecto se desarrolle y hasta ahora sólo adhirió formalmente Río Negro".

El motivo por el cual YPF quiere que haya RIGI y buenas condiciones técnico/económicas es porque el precio FOB al que se tiene que exportar el GNL no puede ser mayor a u\$s 8 el millón de BTU para ser competitivo para llegar a cualquier parte del mundo.

El lunes pasado, Marín recibió en su despacho dos carpetas, con la respuesta de los gobiernos de Buenos Aires y de Río Negro, acerca de qué condiciones brindarán para la realización del proyecto. En el caso de Río Negro, provincia gobernada por Alberto Weretilneck, fue la primera en todo el país en adherir al RIGI.

Del otro lado, Kicillof contestó que no adherirá al RIGI, dado que todavía no se encuentra la letra chica de la reglamentación, y que plantearán un proyecto de ley de incentivo a inversiones para el caso de Buenos Aires, con algunos beneficios similares al RIGI nacional.

Según pudo saber este diario, en los próximos días estarán en Argentina directivos de la petrolera de Malasia Petronas, y visitarán los dos posibles puntos. Además, YPF contrató a Arthur D. Little, una consultora internacional para que demuestre la "transparencia técnica" en el proceso. La definición se realizará en agosto....

RIGE DESDE JULIO

### Se reglamenta Ganancias y un millón de trabajadores más empieza a tributar

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_\_ Buenos Aires

La reglamentación del Impuesto a las Ganancias se publica hoy en el Boletín Oficial y de esta forma, quedará restituida la cuarta categoría del tributo tras la aprobación del paquete fiscal que trató el Congreso.

A pesar de la tensión abierta por las negociaciones, el Gobierno logró la sanción del impuesto que comenzará a regir a partir de julio y se verá reflejado en los sueldos que se percibirán durante los primeros días de

Casi un millón de trabajadores se verán afectado por el impuesto que mantendrá la baja del piso a \$1,8 millón para solteros, aproximadamente \$1,5 millón netos; y \$2,2 millones para personas con dos hijos, unos \$1,95 netos.

Los descuentos obligatorios (de jubilación, obra social y ley 19.032) que se efectúan sobre las remuneraciones están sujetos a topes que se definen mensualmente.

Para junio de 2024, la base imponible tope es de \$2.265.033,81, detalló el contador Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

Con la publicación del decreto, las estimaciones de ganancias mensuales para empleados solteros, solteros con dos hijos y casados con dos hijos que solamente deduzcan los aportes obligatorios de jubilación, obra social y ley 19.032 con el tope vigente para el mes de junio 2024.

Se deroga el impuesto cedular sobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones de privilegio y otros en forma retroactiva al 1 de enero de 2024, indicó NA.

Es posible dado que se trata de un impuesto de período fiscal anual y la reforma se realiza dentro del período 2024.\_\_\_

# Semana clave con el FMI y el G20 en Brasil para asegurar financiamiento

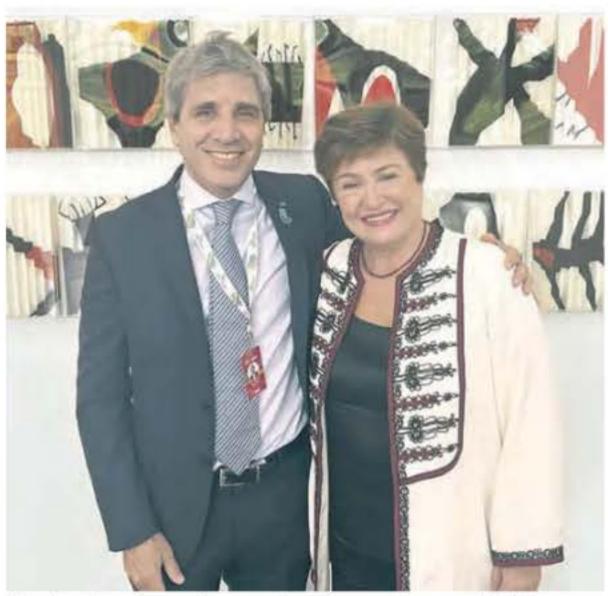

Caputo volverá a reunirse con Georgieva en el marco del G20

Caputo y Bausili viajan el miércoles al G20 y buscan un encuentro con Georgieva. Milei volvió a criticar a Valdés y busca alternativas de financiamiento, con los repo en la mesa

Patricia Valli

\_ pvalli@cronista.com

El equipo económico comienza la semana con el debut de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi) y la "emisión cero" a la vez que enfrenta vencimientos de deuda en medio de la volatilidad que se mantiene por la baja acumulación de reservas.

El presidente Javier Milei aseguró que los vencimientos se pagarán "a como dé lugar" y volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de un repo en la antesala de una reunión clave con el Fondo Monetario Internacional. Este miércoles, el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili viajarán -entre otros funcionarios del equipo- a Brasil para participar de la reunión del Grupo de los Veinte (G20), donde hay expectativa por una bilateral con la titular del FMI, Kristalina

Georgieva.

El Fondo aseguró la semana pasada que, pese a que el Gobierno indica que las negociaciones por un nuevo programa avanzan, falta un pedido formal y "las conversaciones se basan en el programa actual", según aseguró la portavoz del organismo Julie Kozack.

Si bien el Gobierno ya anticipó en una carta la intención de renegociar el programa, todavía quedan dos revisiones pendientes del Extended Fund Facility con el que Martín Guzmán renegoció el acuerdo anterior, el Stand By por u\$s 45.000 millones de la gestión de Mauricio Macri.

Milei busca fondos frescos para hacer frente a los repagos y para financiar la salida del cepo pero el Fondo enfrenta una alta exposición a Argentina, por lo que el combo de fuentes de financiamiento incluyen obtener más créditos de bancos multilaterales y bilaterales. Se planteó que el FMI aporte u\$s 15.000 millones pero los economistas consideran que la cifra, si se habilita, estaría por debajo de los u\$s 10.000 millones y el resto del aporte debería llegar de otras fuentes.

Milei jugó la carta de los repo, créditos de reposición, y
aseguró que están negociados
para cubrir los vencimientos del
año que viene como forma de
darle una señal al mercado.
Caputo confirmó que las reservas en oro del BCRA se enviaron
a Londres para generar esa garantía. "Si no conseguimos rollear (los pagos de deuda) tenemos eso para cubrir", dijo el
Presidente.

"Un repo es como empeñar las joyas de la abuela. Das el oro a cambio de dólares. Luego toca devolver los dólares para recuperar el oro. Si no tenés los dólares, la casa de empeño (en este caso, un banco internacional) se queda con el oro", cuestionó el ex ministro Guzmán.

#### OTRO CRUCE POR VALDÉS

En ese contexto, las gestiones ante los ministros del G20 y el FMI serán cruciales esta semana. También se pone en marcha la novena revisión del acuerdo actual, con la confirmación del Fondo de que seguirá a cargo del chileno Rodrigo Valdés, ex mi-

Como en campaña, Milei indicó el viernes que tiene un esquema de repo asegurado para el año que viene

El Fondo respaldó a su equipo y espera el pedido formal de Argentina para renegociar el programa

nistro de Hacienda de Michelle Bachelet que fue cuestionado por Milei.

"El no quiere que a Argentina le vaya bien. No importa, nosotros seguimos adelante", dijo el viernes en Neura, un día después de que Kozack asegurara que Valdés "tiene el respaldo de Georgieva".

La titular del FMI ya está en Brasil para el G20, donde se debaten otras cuestiones lejanas a la coyuntura argentina como la propuesta que empuja el gobierno de Lula da Silva para crear un impuesto para los superricos.

El Gobierno de Javier Milei, en tanto, promete bajar impuestos si mejora la recaudación y la actividad, mientras que este lunes pondrá en marcha el impuesto a las Ganancias para los trabajadores con un piso de \$ 1,8 millones, que lejos de la superriqueza, equivale a dos canastas básicas.\_\_\_ EN CAUSAS INTERNACIONALES COMO YPF

Lunes 22 de julio de 2024

# Dónde está el oro del BCRA, la clave para definir embargos

\_\_\_ Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

Ante la confirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el envío de reservas de oro al exterior, analistas advirtieron sobre la posibilidad de embargos en el marco de causas en tribunales internacionales, como es la de la expropiación de YPF, donde la justicia de Estados Unidos falló en primera instancia a favor de los demandantes.

En una entrevista televisiva, Caputo aseguró sobre el
envío al exterior: "Es una
movida muy positiva del
Banco Central porque hoy
tenemos oro que es como si
fuera un inmueble, no se
puede usar para nada. En
cambio, si ese oro está afuera,
se le puede sacar un retorno.
El país necesita maximizar los
retornos sobre sus activos,
tenerlo encerrado en el Banco
Central sin hacer nada es negativo".

Fuentes al tanto de la causa judicial de YPF aseguraron a este diario que para saber si hay riesgo de embargo se debe conocer a dónde fue enviado y con qué finalidad. La especulación del mercado es que haya sido enviado a certificar, por lo que tiene que estar en el Banco de Londres, en Inglaterra, o en el Banco Internacional de Pagos, en Basilea, Suiza.

Oficialmente no fue brindada la información. Ante la consulta de este diario, desde el organismo afirmaron: "El Banco Central recibió un pedido de acceso a la información pública por parte del Secretario de la Asociación Bancaria, solicitando detalles sobre la administración de reservas en cuanto se refiere al oro perteneciente al Banco Central. El BCRA está trabajando en la respuesta a esa solicitud". Por ley, la respuesta al pedido de Palazzo puede tardar hasta 30 días hábiles.

La solicitud inicial fue realizada por Sergio Palazzo el 15 de julio y solicita saber si "existen operaciones de envío de lingotes de oro al exterior durante el mes de junio".

Fuentes judiciales informaron que en términos generales
los bienes de los bancos centrales de todo el mundo "gozan
de inmunidad de embargo" en
cualquiera de las jurisdicciones
donde se encuentran. En el caso
de Inglaterra, la ley de inmunidad soberana del Reino Unido le
concede una inmunidad absoluta a los bienes de los bancos
centrales extranjeros que se
encuentren depositados allí. "El
único requisito es que los bienes

### Desde octubre del 2023 que los beneficiarios del fallo YPF solicitan información acerca del oro argentino

estén en una cuenta a nombre del Banco Central argentino", explicaron. Pero toda esa información se desconoce oficialmente.

El abogado Sebastián Maril aseguró que desde octubre de 2023 que los beneficiarios del fallo YPF vienen buscando, entre otros activos, el oro de Argentina: "Embargar activos soberanos es muy difícil, pero si los beneficiarios del fallo lo logran, Argentina habrá pagado los juicios sin aprobación del Congreso".....



Palazzo pidió que se detalle dónde se depositó el oro del Central

COPARTICIPACIÓN FEDERAL

# Nación acordó pagar el 2,95% a la Ciudad y ambos buscarán resolver la deuda en la Corte Suprema

El coeficiente es de caracter provisorio hasta que el máximo tribunal defina la cifra definitiva. Además, el GCBA pide la restitución de \$4,8 billones que el Estado no pagó en los últimos años

\_\_\_ Julián Alvez

\_\_\_\_ jalvez@cronista.com

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunieron el pasado viernes para buscar una solución conjunta al conflicto entre Nación y Ciudad por la coparticipación. El encuentro celebrado en el Palacio de Hacienda finalizó con la promesa del Gobierno Nacional de cumplir a partir de agosto la medida cautelar de la Corte Suprema, que establece que la Ciudad debe recibir el 2,95% del monto coparticipable.

Se trató del tercer encuentro entre ambos equipos en lo que

va del año, al que catalogaron de "muy bueno". "Luego vamos a ir juntos a la Corte a dialogar. Por eso el pago de la deuda va a ser parte de la charla. Tenemos la tranquilidad de que a partir de ese momento se empiece a cumplir con esta indicación y juntos vamos a buscar una solución definitiva a esta discusión", dijo Macri al salir del mitin.

Cuando Nación y Ciudad se presenten juntos ante los cuatro ministros de la Corte Suprema habrá dos componentes en discusión: el porcentaje final de la alícuota coparticipable y cómo se restituirán los giros adeudados.



Luis Caputo y Jorge Macri reunidos en el Palacio de Hacienda

El 2,95% es una cifra provisoria -hasta que se resuelva la cuestión de fondo del reclamoque le cerró a ambas partes, esta se fijó a partir de una cautelar presentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 21 de diciembre de 2022. En esa oportunidad se estableció que el

dinero adeudado se tenía que girar diariamente al distrito en forma inmediata.

En la sede de Uspallata estiman que lo que no recibió durante estos casi cuatro años llega a 4,8 billones de pesos. Desde el Ministerio de Economía de la Nación se muestran reticentes a hacerse cargo de esta deuda que se heredó, mayormente, de la gestión anterior. En Casa Rosada buscan que el monto retroactivo a pagar sea el menor posible, tendiente a cero. Una fuente inobjetable de la Presidencia indicó ante este medio que "Nación no le va a pagar nada a la Ciudad".

Se amparan en que el GCBA gravó con Ingresos Brutos a los pases que manejan los bancos. "Es una millonada, incluso te diría que ganaron más con eso que con lo que recibían de coparticipación", decía un funcionario que no dio números para justificar esa afirmación. Al salir de la reunión, Macri dijo que resta una reunión con los bancos para determinar una modificación o no a posteriori. La reunión entre ambos dirigentes realizada este viernes terminó sin una fecha pactada para asistir a los Tribunales y comenzar el proceso de negociación.\_\_\_



CAMBIOS AL SISTEMA DE VOTACIÓN

# PASO y Boleta Única: LLA busca avanzar con su reforma electoral

Desde el Gobierno apuntan al argumento del costo aunque hay otro innegable: los oficialismos suelen necesitar menos las primarias que la oposición. Ficha limpia y distritos uninominales

\_\_\_ Francisco Llorens \_\_\_ El Cronista

Uno de los motivos por los que el Gobierno puede priorizar la reforma electoral en medio de una agenda oficial ambiciosa que pretende eliminar, modificar e incorporar una gran parte de la legislación actual es que los temas electorales suelen impulsarse en los años pares. Con ello en mente, tienen una extensa lista de temas que poDesde el Gobierno reconocen, en principio, que buscan
eliminar las PASO y las boletas
partidarias. El argumento esgrimido es el costo: calculan que
cuestan u\$s 52 millones, por lo
que no se justifican. Hay otro
argumento innegable, aunque
no lo digan en público: los oficialismos suelen necesitar menos las primarias que los sectores opositores, que suelen
tener más problemas para dirimir sus candidaturas.

Para avanzar con esa agenda,



En el Ejecutivo saben que el debate solo aavanzarási se da antes de 2025

el Gobierno debe conseguir apoyos legislativos, ya que no cuenta con mayorías propias. Hoy, la simple eliminación de las PASO no tiene posibilidades de avanzar. Ni siquiera el PRO, la fuerza más cercana a LLA, está dispuesta a aceptar el cambio. Sin embargo, los libertarios aceptarían alguna opción intermedia, como eliminar la obligatoriedad. Sería el sistema que utiliza La Pampa para sus elecciones provincia-

La eliminación de las primarias no tiene posibilidades porque ni el PRO, sus aliados, están dispuestos a aceptarlo

Quedó en el olvido la posibilidad de una Boleta única electrónica que promovió sin éxito el macrismo

A diferencia de las PASO, otro tema, la boleta única fue aprobada en Diputados en 2022 y aguarda por la contrapartida en el Senado. En este caso, las posibilidades de implementación son muy diversas. En principio quedó en el olvido la posibilidad de que sea electrónica, lo que promovió sin éxito el macrismo cuando fue gobierno.

Lo que está en carpeta es que sea en papel: el elector marca la opción elegida y todas las boletas son iguales. Esto implicaría también un ahorro, ya que no se imprimirían millones de boletas partidarias. Pero hay dos grandes opciones: uno es el modelo utilizado en Córdoba, en el que existe la posibilidad de elegir a un partido con una sola marca en las distintas categorías; la otra alternativa, usada en Santa Fe, implica que se debe elegir sí o sí la opción elegida en cada categoría (presidente, diputado y senador, por ejemplo).

Mientras que otro de los temas que impulsa el Gobierno es
la ficha limpia: que los condenados no puedan presentarse a
elecciones. Es un viejo anhelo
de sectores que pertenecían a
Juntos por el Cambio pero no se
llegó a materializar. El consenso
en este caso abarcaría a sectores
muy diversos, excluido Unión
por la Patria. Los detalles, en
este caso, son clave, porque no
sería lo mismo que se excluyan
a los condenados en primera o
segunda instancia.

Al mismo tiempo, una de las cuestiones que había impulsado el Gobierno en los albores de la gestión fue el de las circunscripciones uninominales. Es decir, que se divida el territorio nacional por la cantidad de diputados a elegir y cada distrito elige a uno. Esto ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

La dificultad es que no se contempla la proporcionalidad ni hay forma de garantizar la paridad de género. Incluso está la chance de alterar los distritos según convenga al oficialismo de turno -práctica conocida como gerrymandering-, dificultad para incorporar sectores con representación pero minoritarios, por lo que no ha sido bien recibido por ninguna fuerza opositora y no tendría posibilidades de avanzar en el corto plazo.

ELECCIONES EE.UU.

### De los liberales al FIT, hubo reacciones en Argentina a la baja de Biden

El Cronista
Buenos Aires

El retiro de la candidatura del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en las próximas elecciones para jefe de Estado que se llevarán a cabo el 5 de noviembre de este año, tuvo repercusiones en el ambiente político argentino, con diversos pareceres.

Los primeros en pronunciarse fueron Carlos Maslatón y Agustín Romo, ambos políticos autodenominados "de derecha". Para el economista y militante del Liberalismo Argentino, "es una mala noticia" y un hecho "desafortunado de la política internacional.

Por su parte, el diputado provincial (LLA) se preguntó si en su lugar irá la vicepresidenta Kamala Harris, Hillary Clinton, Michelle Obama o Gavin Newsom. Y añadió que "sigue atentamente los acontecimientos".

Si bien fue a título informativo, también realizó una publicación en sus redes, la diputada nacional (LLA) Lilia Lemoine quien escribió "Se retiró el Presidente Biden de la contienda electoral" junto con la carta del jefe de Estado norteamericano.

El diputado nacional por el FIT Nicolás del Caño expresó que "más allá de los motivos evidentes de su renuncia" no olvidan el apoyo a Israel.

Hasta el momento, el republicano Dondald Trump lleva cierta ventaja sobre Biden, con un promedio de un 3%, si se toman en cuenta las principales encuestadoras. Los demócratas deberán ahora definir su candidato.\_

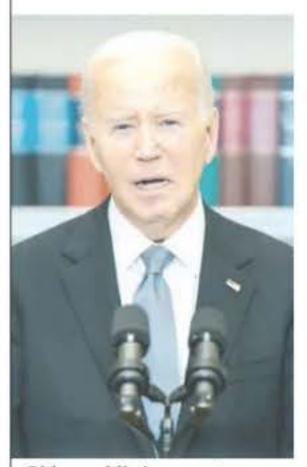

Biden publicó una carta anunciando que no competirá

### MINISTERIO DE ECONOMÍA SECRETARÍA DE ENERGÍA

### ENERGÍA ARGENTINA S.A. CUIT 30-70909972-4

### CONVOCATORIA

ner sobre la mesa.

Se convoca a los Señores accionistas de ENERGÍA ARGENTINA S.A. (ENARSA) a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06 de agosto de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Av. Del Libertador 1068, piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o través de medios electrónicos conforme lo dispuesto en el Artículo VEINTUCUATRO de los Estatutos Sociales de la Compañía, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: I) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la Memoria y Estados Contables indicados en el artículo 234, Inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado al 31.12.23. 4) Tratamiento del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31.12.23. 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31.12.23. 10 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31.12.23. 10 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31.12.23. 11 ejercicio económico finalizado al 31.12.23. 12 ejercicio económico finalizado al 31.12.23. 13 ejercicio económico finalizado al 31.12.23 ejercicio económico finalizado al 31.12.23

5) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31.12.23. 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31.12.23. 7) Aprobación de la retribución de los Directores y Síndicos durante ejercicio 2023. 8) Fijación de anticipos de honorarios para Directores y Síndicos durante el ejercicio 2024. 9) Designación del Auditor Externo para el Ejercicio 2024. 10) Consideración del Presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio 2024. 11) Autorizaciones para las presentaciones e inscripciones que surjan de la Asamblea.

NOTA: (i) Los accionistas deberán comunicar su asistencia y copia de la documentación habilitante para asistir a la Asamblea, a la dirección de correo electrónico:

secretariadirectorio@energia-argentina.com.ar, consignando en el asunto "Asamblea General Ordinaria", indicando datos completos, nombre del accionista y correo electrónico, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia, a la dirección de correo electrónico que indiquen en su notificación de asistencia.

El DIRECTORIO. FIRMA Dr. Juan Carlos Doncel Jones, Presidente de Energia Argentina S.A. designado por Asamblea Especial Ordinaria de Acciones Clase "A" y Acta de Directorio Nº 738 de fecha 26 de Diciembre de 2023.





> PANORAMA

Analía Argento aargento@cronista.com



# El poder de Karina Milei y otro capítulo de la tensión con Villarruel

avier Milei podría no haber hablado. O haber sido menos Milei y más diplomático cuando calificó el tuit que con ferocidad mileista y nacionalismo extremo escribió Victoria Villarruel. En cambio optó por ser duro con ella. "Kari ya lo arregló", lanzó en forma lapidaria exponiendo un duelo permanente entre ellas.

Milei, Karina, suma poder. Desde la Secretaría General avanza sobre la diversidad de las áreas del gabinete y del Poder Legislativo también. Sólo en los últimos días puso bajo su órbita Marca País, áreas de Cancillería, de Capital Humano y de otras dependencias del Estado, incluida la comunicación. En Diputados tiene una terminal directa en Presidencia con Martín Menem y sus equipos mientras que en el Senado busca atajos contra la resistencia de Villarruel.

La última intromisión tuvo como objetivo imponer a Edgardo Kueider, senador peronista de Entre Ríos, como presidente de la Bicameral de Inteligencia. Villarruel encendió las alertas: Kueider acompañó la Ley Bases pero antes votó en contra del DNU 70/23.

La Vicepresidenta arma una fortaleza a partir del vínculo con los leales como el cordobés Luis Juez, presidente del bloque del PRO. Karina Milei tiende sus puentes en tándem con el senador santiagueño Ezequiel Atauche, jefe del bloque de La Libertad Avanza y uno de los que puso en evidencia a la titular del Senado cuando admitió que los libertarios debieron haber sido más vehementes contra el aumento de sus dietas, medida que Villarruel defendió.

En la misma entrevista del viernes por la noche Milei habló del 95% de coincidencias que tiene con Villarruel. El problema es que se impone el 5% de diferencias expuestas ahora sin ningún disimulo.

Un diálogo que se dio en las últimas horas en redes sociales podría haber sido uno más de tantos duelos virtuales si no fuera que evidencia el tenor de la discusión de fondo que se da. Tan agitadas están las aguas que este fin de semana varias consultoras salieron a medir el impacto de las medidas económicas y la imagen no solo de los hermanos Milei y de Villarruel sino también de las medidas económicas y del ministro de Economía Luis 'Toto' Caputo y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La dispersión opositora obligó a sumar muchos nombres: Sergio Massa, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Juan Schiaretti, Martín Llaryora, Eduardo 'Wado' de Pedro, Malena Galmarini, Alberto Fernández, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. También varios aparentes outsiders pero que, a la luz del triunfo de Milei, cobran relevancia: Juan Grabois, Carlos Maslatón y Guillermo Moreno.

El diálogo en la red X, la preferida de Milei, se dio entre un tal @TanoGiulianiy@SnakeDocLives. El primero es un militante ferviente defensor de Milei y de Victoria Villarruel (no de Karina Milei). La segunda cuenta se la atribuyen a Santiago Caputo, autor del nuevo relato en coordinación con el feroz ejército de redes que acaba de echar a varios funcionarios y marca la línea del Gobierno. Este intercambio fue leído con especial atención en las altas esferas del Gobierno y más especialmente en la Presidencia del Senado.

-Red @SnakeDocLives: Solo gente que no entiende la crisis de proporciones bíblicas que el Presidente de la Nación está evitando puede estar pensando en algo tan chiquito como sus propios intereses, o generando discordia entre los propios. Ingratos.

-Tano Giuliani @TanoGiuliani: Te recuerdo que vivimos en una democracia y que cada uno tiene el derecho a bancar a quien quiere. A no ser que tengas otra cosa en tus planes. Saludos.

-Red@SnakeDocLives: Tengo otra cosa en mis planes. Abrazo

-Tano Giuliani @TanoGiuliani: Perfecto, la próxima no mandés gente del gobierno a callar-

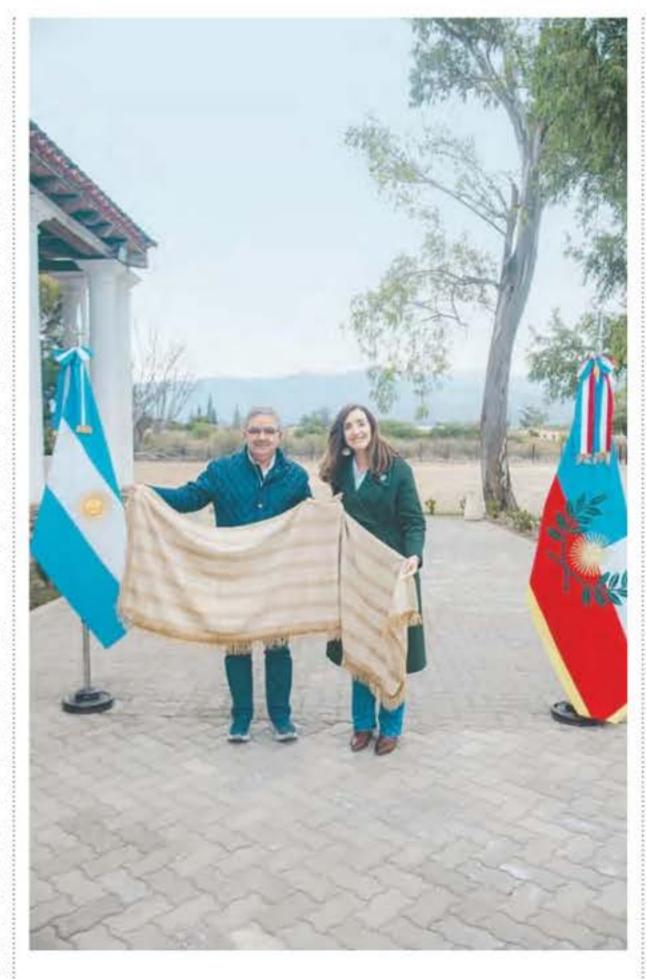

me. CAGÓN.

-Red @SnakeDocLives: Si te hubiera mandado a alguien estarías callado.

-Tano Giuliani @TanoGiuliani: Y sí, no se bancan la libertad de expresión. De liberales no tienen nada.

-Red@SnakeDocLives: No, no tolero la disidencia interna. Solo la lacra humana arregla en público lo que debe ser arreglado en privado. Sigan por este camino y los vamos a romper.

¿Qué hizo Villarruel? Se fue a la Fiesta del Poncho en Catamarca invitada por el gobernador peronista Raúl Jalil y dejó fijado su mensaje en X señalando a Francia como un país colonialista y defendiendo a Enzo Fernández y a Lionel Messi por la canción de cancha, racista, que se viralizó.

"El jueves hasta las 17 hs todos estaban contentos con el tuit", se sorprendieron en la Cámara alta después de que se difundiera la gestión de Karina Milei para pedir disculpas en la embajada francesa a días de asistir con su hermano a los Juegos Olímpicos. En cambio nadie se quejó por la brutal declaración de la diputada Lilia Lemoine que celebró el despido de Julio Garro de la Subsecretaría de Deportes con lenguaje soez respecto del dirigente macrista pero también del país galo.

El desaire y la desautorización planificada contra la Vicepresidenta ocurrió diez días después de que Villarruel mostrara las garras con su faltazo a la firma del Acta de Mayo en Tucumán y de que el día siguiente, en el desfile militar, le quitara por primera vez protagonismo a la secretaria general.

También la desautorizó Manuel Adorni, que en el mapa del Estado está por debajo de 'El Jefe' Karina Milei. "Fue un comentario desafortunado y a título personal", advirtió en su habitual conferencia como vocero presidencial y a pesar de que a Garro acababan de echarlo por todo lo contrario, por haberle pedido a los bicampeones que se disculparan con Francia. A Garro lo echaron pero las disculpas se pidieron aunque lo hizo la hermana del Presidente responsabilizando de las desinteligencias a su archienemiga Villarruel.

El episodio Garro sin embargo, obligó al Presidente a ceder frente a Mauricio Macri. Primero le mensajeó y después aceptó que 'Toto' Caputo abriera la billetera a la Ciudad de Buenos Aires. En agosto empezará a transferir el porcentaje de coparticipación que recortó Alberto Fernández y repuso la Corte Suprema.

Macri también mueve fichas en Diputados con Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO. Están a punto de sumar a varios diputados sueltos del MID y de la Democracia Cristiana, entre ellos a Oscar Zago, otro desplazado como jefe de La Libertad Avanza.

Otra muestra de poder se dio el mismo jueves cuando Karina Milei difundió una foto junto a la legisladora de la Ciudad María del Pilar Ramírez que disputa jefatura y sello de LLA con Ramiro Marra. El excandidato a jefe de Gobierno porteño es otro de los que sufrió destrato y fue excluido de la lista de asesores económicos del Presidente. Según alegan fue sólo "un olvido". En la intimidad Marra bromea pero se sabe como Villarruel en la línea de tiro.\_\_\_

## Calidad que impulsa. Cercanía que potencia.

► Auditoria ► Consultoria ► Impuestos y Legales ► Outsourcing & Payroll



### **Guillermo Francos**

jefe de Gabinete de Nación

# "No estamos en Miami pero creo que ya se nota un movimiento en la actividad que todavía es pequeño"

El ministro coordinador dijo que trabajan en una ley amplia para Pymes. Los objetivos para la AFIP y la Aduana. Negociaciones por la reforma política



### LA ENTREVISTA

\_\_\_\_ Martín Dinatale \_\_\_\_ mdinatale@cronista.com

l jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó que el Gobierno percibe una reactivación de la economía en la Argentina, que "hay un estado muy favorable de la opinión pública" al presidente Javier Milei aunque admitió que "no estamos en Miami" y adelantó que para que la mejora de la economía sea plena se está pensando en otra batería de medidas vinculadas a dar respuesta a las pymes, cambios en la AFIP, una reforma tributaria amplia y propuestas que se desprendan del diálogo en el Consejo de Mayo.

### -¿Qué lectura hacen de los recientes datos de la actividad económica y cómo se entiende ello en una Argentina que muestra recesión?

–La verdad que no se entiende muy bien. Venimos observando que el Estado de opinión pública es favorable al Gobierno. En esta situación es contradictorio, Algo pasa. Es cierto que se quería un cambio de régimen, la esperanza, otra historia. Y a la vez se empieza a ver una reactivación que la gente percibe, porque vos lo ves en los supermercados, te dicen que cayó la economía, pero vos ves que la gente compra, que consume. Hay algunos semáforos que empiezan a ponerse verde dentro del rojo general que había hace un tiempo. Ahora sale este dato (del IN-DEC) que explica eso. O sea, para mí hay actividad. No estamos en Miami pero creo que ya se nota un movimiento en la actividad que todavía es pe-

### –¿Pero qué es lo que falta o qué medidas se están pensando para que haya una reactivación pena de la economía y no se quede todo a mitad decamino?

–Nosotros estamos por supuesto trabajando en la reglamentación de la Ley Bases, pero también estamos trabajando en un proyecto de ley pymes que no es un RIGI pero sí es un sistema que le permita a las pymes generar creación de empleo, incrementar su actividad. Hay temas de leyes laborales que hemos planteado, habrá que ver en la reglamentación de eso "Hay temas laborales planteados, habrá que ver en la reglamentación de la Ley Bases. Luego tenés que ver lo tributario, de qué manera el nuevo puesto recibe algún tipo de beneficio"

también. Tenés que ver temas tributarios, evaluar de qué manera el nuevo puesto de trabajo recibe algún tipo de beneficio. Hay varios temas que se van a considerar en una ley especial para las pymes.

### -¿Qué ejes de la Ley Bases reglamentada podrían concretamente mejorar la economía?

-Por una parte hay dentro de la propia ley alguna norma que establece la posibilidad de que las grandes inversiones que se hagan contemplen un porcentaje de actividad vinculada a las pymes. O la reforma laboral. Si haces una reglamentación de la ley que lo ponga un poquito más

expreso, digamos. Están trabajando algo en eso. Yo me junté
con varias cámaras y hay un
reclamo. Este proyecto de ley
sería una ley Pymes mucho más
abarcador que lo que es un RIGI.
Hay que ver cómo eso se coordina con todos los temas fiscales, disminuir fuertemente las
contribuciones patronales, la
reducción de algunos tributos.
La baja de impuestos. Algo tenés
que dar para promocionar
también la actividad pyme.

### -¿Se está pensando en una baja de impuestos general?

 La Argentina está en una encrucijada que es muy compleja. Por un lado, nosotros repusimos Ganancias. Por el otro lado, bajamos Bienes Personales. Entonces vos tenés que empezar a ver cómo se equilibran tus cuentas fiscales porque el objetivo es por supuesto seguir manteniendo el déficit cero pero hasta ahora venimos con superávit. A la vez, el año próximo hay un vencimiento de deuda importante y hay que ver cómo se lo afronta. Ahí en esa ecuación hay que meter todo y ver de qué manera se hace.

### -¿Están pensando en todo esto hacer cambios en la AFIP o en la Aduana que son lugares muy sensibles para la marcha de la economía?

-Estamos pensando en una reforma más allá de lo que fue la reforma reglamentaria de AFIP y Aduana, una reforma en lo que tiene que ver con nombres, con gente de confianza del Gobierno, como para asentar ese espacio del gobierno. Se está trabajando en eso.

### −¿Qué fue lo que se acordó con la CGT?

—Hay una comprensión muy clara del tema, ellos tienen claro que no pueden quedarse con la mitad del mercado laboral, tienen que tomar a todos los trabajadores informales de alguna forma, con lo cual saben que tienen que facilitar tanto el contrato como todo lo que hace a la relación laboral de manera de no seguir perdiendo trabajadores regulares.

### −¿Y qué acuerdos se puede lograr con la CGT entonces?

-Todavía no conversé sobre la reglamentación de las leyes (laborales). También plantean "ojo con Ganancias", porque Ganancias les va a impactar a los trabajadores también.

### –¿Puede complicar en las negociaciones con el Parlamento las acusaciones que hace el Gobierno contra Massa o Cristina Kirchner como operadores en el mercado?

—A nosotros no nos ayudó nada porque los votos que estaban ahí en la oposición, estaban todos ahí, eran de Sergio, de Cristina o sea, que no te modifica el status quo. ¿Cuál puede ser la discusión que tengamos de aquí para adelante en el Parlamento? El presupuesto.

### -¿Y podrá estar la Argentina otro año más sin presupuesto?

 Me parece medio jugado que no aprueben un presupuesto porque no podés seguir con el presupuesto de 2023. No sería una buena señal que no haya presupuesto otro año más. Pero para ellos tampoco. El Gobierno se puede manejar sin presupuesto, el Gobierno mide ingresos, tiene tales partidas de gasto, las va actualizando, el Gobierno se puede manejar. Tiene facultades delegadas. Lo puede hacer. Pero me parece que no es buena señal institucional.

### -¿Cómo van a repartir los fondos en las provincias para la obra pública?

—Hay algunas obras públicas que por más que vos quieras que las hagas el sector privado va a ser imposible. El Estado va a tener un presupuesto para obras públicas nacionales y las provincias tendrán que hacer las provincias las que les corresponde.

### -¿Cuáles son las prioridades del Gobierno para todo el paquete de reforma política?

-Creo que la boleta única es un tema que está prácticamente, te diría, acordado y que hay consenso. Veremos si el mecanismo es apurar la media sanción de Diputados que está en el Senado. Y también te diría que sobre ficha limpia hay varios proyectos, difícil ponerle el límite a qué instancia debe ser tomada como base para la ficha limpia, ahí hay algunas discusiones sobre ese punto. El otro tema era la eliminación de las PASO. Nosotros queríamos eliminarla totalmente. Pero algunos están planteando que fuera voluntaria. Habrá que ver.

El Cronista | Lunes 22 de julio de 2024



# Finanzas & Mercados

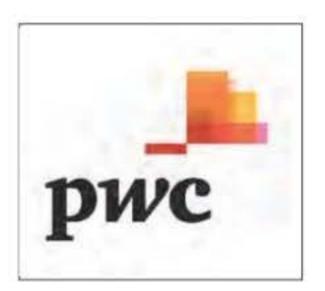

NEGOCIACIÓN CON BANCOS POR VENCIMIENTOS DE BONOS EN ENERO

# Debutan las LeFi, nueva referencia para el mercado, con una tasa mensual de 3,35%



Arranca la nueva fase monetaria Bausili-Caputo sin pases en las cuentas.

Reemplazan a los pasivos remunerados del BCRA. Al no estar alcanzadas por Ingresos Brutos de CABA, su tasa pasa de 3% a 3,35%. Avanzan negociación de Caputo con bancos por el "repo".

\_ Guillermo Laborda

\_\_ glaborda@cronista.com

Hoy es el día en el que mueren los pasivos remunerados del BCRA. QEPD. Con ello, se termina una fuente de inflación a futuro que llegó a representar más de tres veces la base monetaria. En la gestión de Alberto Fernández, con Miguel Pesce en el BCRA, se lanzó un festival de Letras de Liquidez (Leliq): se imprimieron pesos para financiar al Tesoro, los que luego eran absorbidos contra entrega de esa deuda del BCRA que pagaba una tasa creciente que alcanzó a ser del 133% desde octubre del 2023. Al momento del fin de la gestión Fernández, las Leliq se transformaron en deuda a un día bajo la forma de pases y una amenaza de hiperinflación.

Desde hoy, los pases serán reemplazados por las Letra Fiscal de Liquidez (LeFi). La diferencia central es que los intereses serán abonados por el Tesoro Nacional. Antes, al hacerlo el Banco Central, implicaba una fuente de emisión que derivaba en inflación a futuro. En el último Informe del BCRA al 16 de julio, el total de pases pasivos ascendía a \$ 11,7 billones cuando un mes atrás eran \$ 16,9 billones y hace un año \$ 16,3 billones (incluyendo Leliq).

El gran interrogante en la plaza pasaba ahora por la posible suba de tasas que pudiera disponer el BCRA al intercambiar los pases pasivos por las LeFi. El pasado jueves 11, el Directorio de la entidad que preside Santiago Bausili dispuso la suspensión de la operatoria de pases pasivos a partir de hoy pasando a ser la LeFi el principal instrumento de administración de liquidez del sistema bancario. Esta letra capitalizará a la tasa de política monetaria informada por el BCRA, hoy en 40% anual. Las entidades financieras pueden adquirir diariamente la LeFi y vender total o parcialmente su tenencia al BCRA, "garantizando que el mecanismo permita adecuar la liquidez a las necesidades de la economía", señaló el BCRA en un comunicado. Las LeFi tendrá un plazo máximo de un año y solo podrá ser negociada entre las entidades financieras y el BCRA. El directorio dispuso

que la LeFi se operará a su valor técnico y no computará en los bancos para el límite de Financiamiento al Sector Público no Financiero.

Respecto a las tasas, un elemento importante de la LeFi es que está exenta del impuesto a Ingresos Brutos en CABA, mientras que los pases y las Leliq sí estaban gravadas. Por lo tanto, para los bancos implica una suba de tasas, cobrando el 40% anual pleno de interés, sin descuentos impositivos. Significa que la tasa efectiva mensual sube de 3% (neta de IIBB) a 3,35 por ciento. Consultado Fernando Marull al respecto, señaló que "si sigue presionando el dólar, puede ser que más adelante sí la suban".

En paralelo, el equipo económico está avanzando con una negociación con bancos para obtener un "repo" o pase. Javier Milei dio una pista el viernes en una entrevista con Alejandro Fantino en Neura. La intención: contar ya con los fondos para asegurar el pago del capital por el vencimiento de los bonos globales en enero del 2025. Sería otra medida que apunte a reducir el riesgo país, hoy en 1590 puntos. A mediados de mayo, este indicador se ubicó levemente por debajo de los 1200 puntos. "Se está cerca y es para garantizar el refinanciamiento de los globales en enero", destacó una fuente del Ministerio de Economía a El Cronista.

Hagan juego señores.\_\_\_

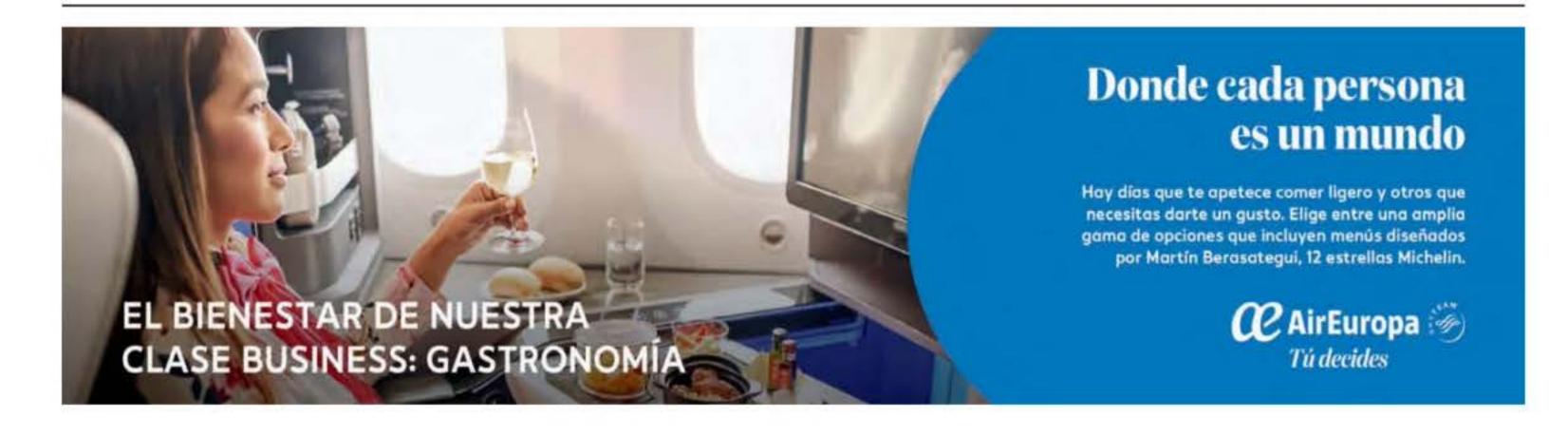



Los inversores esperan un incremento del crawling peg en los próximos meses

CRECE DEMANDA DE COBERTURA

# El dólar futuro asume un salto cambiario en apenas dos meses

La volatilidad en el mercado del Rofex se da en un contexto en el que el mercado cambiario también opera con mayor tensión. Analistas especulan con una lenta acumulación de reservas hacia adelante

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

Ante la expectativa de una hipotética salida del cepo cambiario, combinada con un contexto de mayor volatilidad
cambiaria y de utilización de los
dólares para frenar la brecha
cambiaria, los dólares futuro se
desplazan al alza.

Durante las últimas jornadas, el mercado de dólar futuro comenzó a operar con un mayor grado de volatilidad. Las tasas de dólar futuro en Rofex se desplazaron al alza durante la última quincena, y en particular, en la última semana.

Actualmente, las tasas de devaluación implícitas se ubican en 48% (TNA) para julio, saltando a niveles de 63% (TNA) para septiembre y subiendo a 69% (TNA) para octubre.

Estos son niveles superiores respecto del 52% (TNA) en promedio con el que estaba operando el mercado de dólar futuro en MAE a comienzo de mes.

La tensión que se evidencia

en los dólares futuro responde también a un escenario de mayor volatilidad cambiaria.

El dólar contado con liquidación cayó 8% desde los picos de la semana pasada. Si bien aún se ubica debajo de los máximos previos, en los últimos dos días subió 3 por ciento.

Por otro lado, desde los pisos de abril, el contado con liquidación avanzó 21 por ciento.

Como respuesta a la volatilidad, el Gobierno anunció que utilizará los dólares que compre en el MULC para vender los dólares en el CCL y así frenar la brecha cambiaria.

Además, esa estrategia se llevará a cabo fundamentalmente para poder absorber los pesos que emite el BCRA en la compra de reservas.

Por lo tanto, la acumulación de reservas por parte del Banco Central hacia adelante será menor, y en respuesta a eso, el mercado siguió operando bajo presión, tanto en el dólar financiero como en los futuros.

De esta manera, el mercado

se estaría preparando para una aceleración del crawling peg, o eventualmente, de un ritmo cambiario un poco más acelerado de cara a lo que se viene siendo hasta ahora.

Sin embargo, esta expectativa choca con la idea que había pronunciado el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien en reiteradas oportunidades remarcó que el ritmo cambiario del tipo de cambio oficial se va a mantener en el 2% mensual y no acelerará.

Nicolás Cappella, Sales Trader de Grupo IEB, remarcó que se observa una mayor demanda por cobertura de dólar futuro.

Analizando la curva de dólar futuro durante la última semana, se observa que la misma también evidencia un desplazamiento al alza.

Las tasas de devaluación implícita en MAE se ubican en 48% (TNA) para julio y agosto, subiendo respecto del 39% con el que operaba hace sólo una semana atrás.

Para septiembre, la curva de devaluación esperada pegó un salto, ubicándose en niveles de 52% (TNA), subiendo respecto del 46,5% (TNA) con el que operaba el mercado hace solamente una semana.

Finalmente, para octubre, la tasa de devaluación esperada en MAE se sitúa en 53% (TNA), por encima del 49,5% (TNA) de hace una semana.

El mercado se adapta a un nuevo crawling peg mensual, subiendo del 3,3% (TEM) de hace una semana al 4% (TEM) para lo que queda de julio.

Lo mismo ocurre para agosto: el mercado espera un crawling peg del 3,9% mensual (TEM), por encima del 3,2% (TEM) de hace una semana.

Para septiembre y octubre, el mercado espera un ritmo cambiario del 4,2% (TEM) promedio , por encima del 3,75% (TEM) que esperaba el mercado hace una semana atrás. RESERVAS EN TENSIÓN

### El mercado espera una mayor intervención para contener la brecha

Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

La incertidumbre del mercado cambiario se reflejó en la fuerte volatilidad del precio del dólar en la última semana. El anuncio oficial sobre ventas de divisas en la Bolsa para esterilizar pesos generó un subibaja cambiario. Los operadores prevén que seguirá la presión alcista, pero dependerá del grado de intervención se hará, que aún se desconoce.

El mercado cambiario se mostró volátil y mixto al cierre de la semana pasada, tras cuatro días de fuertes bajas y posteriores rebotes. Fue llamativo que el precio del MEP, que avanzó 1% hasta ubicarse en \$ 1332, quedó por encima del CCL, que operó en calma, en \$ 1328. Este orden es inusual, por lo que se espera que pronto se reacomoden.

Aún no hay datos oficiales que confirmen que ya iniciaron las ventas de divisas para 
esterilizar los pesos resultantes de la emisión monetaria por la compra de reservas 
a través del mercado oficial de 
cambios, pero durante la semana pasada hubo movimientos que llamaron la 
atención de los operadores y 
los llevaron a deducir que 
hubo intervenciones.

Juan Truffa, analista de Outlier, estima que el viernes, al igual que en varias de las jornadas anteriores, hubo intervención oficial. La estimación surge a partir de los inusuales volúmenes de operaciones observados en los títulos de deuda en dólares más utilizados para la operatoria de MEP y CCL, como los AL30 y GD30.

El equipo de research de PPI destaca que el aumento en los volúmenes operados de AL30 y GD30 en especies "C" y "D" de un promedio diario respectivamente de u\$s 3,9 millones y u\$s 23,8 millones en los días previos a la intervención a u\$s 12,7 millones y u\$s 75,3 millones de la última semana sugieren que "habría cierta presencia oficial".

Pese a la sospecha de intervención, no se descarta que hayan habido ventas genuinas de dólares tras el anuncio del nuevo esquema, ante la expectativa de baja de las cotizaciones, al igual que compras genuinas a mediados de la semana, cuando los inversores y ahorristas aprovecharon las caídas de los precios para hacerse de divisas a valores más accesibles.

Truffa afirma que, claramente, en esta etapa el Gobierno está decido a bajar la brecha cambiaria y cree que lo logrará. De hecho, sostiene, la diferencia entre el oficial y el CCL ya cedió a 42% y estima que posiblemente en el corto plazo la brecha se mantenga en los valores que resulten de tener un tipo de cambio en la zona de 1300 pesos.

El economista Gustavo Ber destaca que tras la contracción inicial de los dólares financieros la brecha se está estabilizando cerca del 40%, aunque proyecta que, de mantenerse o intensificarse las intervenciones, a corto plazo la diferencia con el tipo de cambio oficial podría ceder más hasta ubicarse alrededor del 30 por ciento.

"Lo que hay que preguntarse

Por la volatilidad, el precio del MEP quedó por encima del CCL, por lo que se espera que pronto se reordenen

Aún no hay datos oficiales, pero los volúmenes operados en los bonos en dólares hacen deducir que hubo intervenciones

es: ¿los que vendieron el lunes y martes lo hicieron porque encontraron algún instrumento en pesos que les pague la renta que pretendían y al riesgo que querían o vendieron sólo para esperar a que el BCRA intervenga para que baje y luego recomprar más barato?", plantea el analista Christian Buteler.

Buteler cree más en la segunda opción que en la primera. De ser así, sostiene, por más que el Banco Central intervenga vendiendo divisas en la Bolsa, las cotizaciones financieras del dólar van a seguir recuperándose, luego de varios meses de estabilidad y caídas nominales en medio de altos niveles de inflación.

"Además, entramos en una etapa del año en la que por estacionalidad el Banco Central incorpora menos dólares, por lo que tendrá menos capacidad para intervenir. No podemos descartar volatilidad, que un día baje y otro suba, pero me parece que la tendencia de fondo seguirá siendo alcista y que esto sólo lo retrasó un poco", advierte.\_\_\_

SANEAMIENTO DEL BCRA, EL PASO PREVIO

# ¿Vuelve la dolarización endógena? Cómo es la hoja de ruta con competencia de monedas



Analistas creen que el Central necesita acumular u\$s 50000 millones para una dolarización endógena.

El Gobierno cerró las canillas de emisión monetaria y promete que el peso se fortalecerá frente al dólar. El mercado duda cuál será el régimen cambiario que adoptará tras levantar el cepo

\_\_\_ Leandro Dario \_ Idario@cronista.com

El Gobierno continúa con el cierre de las canillas de emisión monetaria y promete que el peso se fortalecerá frente al dólar. La gran duda del mercado, sin embargo, pasa por cuál será el régimen cambiario que adoptará en la Fase 3 de su programa económico, cuando implemente la competencia de monedas. ¿Habrá libre flotación del tipo de cambio, será flotación sucia, o estará fijado, en una especie de neoconvertibilidad? ¿Es la competencia de monedas la estación final a la que quieren llegar Javier Milei y Luis Caputo o será una instancia previa a la dolarización?

Emilio Ocampo, ideólogo del primer proyecto de dolarización que abrazó el presidente, escribió un sugestivo mensaje en redes sociales luego que Caputo dijera que la gente venderá dólares para pagar impuestos: "dolarización endógena".

Lo cierto es que tras explicar detalles del plan económico en un informe divulgado por Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, el Gobierno develó otro de sus objetivos:

acumular un colchón de dólares para capitalizar al Banco Central. Por eso, cobra vital importancia el éxito del blanqueo, las liquidaciones de las exportaciones, y que personas y empresas vendan dólares para pagar impuestos (Bienes Personales y Ganancias).

Mauro Mazza, jefe de Research de Bull Market Brokers, destaca que el Gobierno está siguiendo una secuencia: saneamiento fiscal, y saneamiento y

"Va a venir un sistema de tipo de cambio fijo o de tasa de conversión, una pseudo o neoconvertibilidad", a irma Mazza

El Gobierno develó otro de sus objetivos: acumular un colchón de dólares para capitalizar al Banco Central

capitalización del Banco Central. "Lo que va a venir después es un sistema de tipo de cambio fijo o de tasa de conversión, una pseudo o neoconvertibilidad. Lo más importante es que el dólar en Argentina tenga libre circulación y sea considerado moneda cancelatoria", aseguró.

A partir de ese momento, empezaría la competencia de monedas, que podría incluir también al Bitcoin. Pero el equipo económico podría ir aún más lejos y apostar, en ese entonces, por la dolarización endógena. "Es cuando se tiene más del 70% del circulante monetario y la cuenta corriente en el sistema bancario dolarizados", explica Mazza.

El ex ministro de Economía, Martín Guzmán, también cree que el Gobierno está dando pasos hacia la dolarización. "El plan del Gobierno será aguantar con el régimen cambiario vigente con la expectativa de que, pasada la elección presidencial de noviembre en Estados Unidos, el FMI apruebe un nuevo préstamo al gobierno argentino, con nuevo financiamiento. El Gobierno buscaría usar esos dólares para dolarizar con apoyo geo-político, aún si esa opción no resulta ser la preferida por el Staff del FMI", consignó un reciente informe de su consultora Suramericana.

Mazza cree que un proceso de dolarización endógena requiere de u\$s 50.000 millones. Según sus cálculos, serían necesario préstamos de organismos multilaterales de entre u\$s 15.000 millones y u\$s 18.000 millones, a lo que se sumarían las tenencias en oro de las reservas por u\$s 5.000 millones, los depósitos bancarios por u\$s 20.000 millones, y las divisas que ingresen a través del blanqueo.

Desde la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia, Milei expresó distintas estrategias para llegar al futuro régimen monetario cambiario, por lo que el mercado duda sobre cuál implementará. "Hoy en día el énfasis está en la emisión cero durante la Fase 2 y no hay definición sobre el régimen cambiario en la Fase 3. La ductilidad y el pragmatismo en materia monetaria (que contrasta con el compromiso indeclinable con la austeridad y el equilibrio fiscal) implica que los objetivos y metas del equipo económico distan de estar "escritos en piedra" y no podemos descartar del todo que haya cambios futuros en la naturaleza del próximo régimen", asegura la consultora 1816.\_\_

EXPLICACIONES DE CAPUTO

### Operativo "maximizar retornos": por qué se giró oro de las reservas al exterior

\_ El Cronista **Buenos Aires** 

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Banco Central envió al exterior parte del oro que posee en sus reservas. Aunque no precisó la cantidad ni dio detalles sobre la operación, aseguró que el ob-

jetivo de la entidad al enviarlo a otras plazas es invertirlo para aprovechar el activo, obtener rendimientos y hacer crecer las reservas internacionales.

"Es una movida muy positiva del Central. Hoy tenés oro del Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble o si tuvieras un edificio adentro y no

lo podés usar para nada. En cambio, si tenés ese oro le podés sacar un retorno", afirmó el ministro el viernes pasado en una entrevista con el canal de televisión LN+.

El funcionario sostuvo que "la realidad es que la Argentina necesita maximizar los retornos de sus activos", por lo que ase-

veró que tener los metales encerrados en el Banco Central, sin hacer nada ni obtener ningún rendimiento por ellos, es negativo para la economía del país.

"Es mucho mejor tenerlos custodiados afuera, donde te pagan algo", aseguró el titular del Palacio de Hacienda, que a la vez sostuvo que para conseguir un rendimiento por la tenencia de esas reservas en metales no se puede tener en la Argentina y para ello hay que enviarlo a otras plazas.

La consulta al ministro de Economía surgió luego de los trascendidos de la última se-

mana, que señalaban que la autoridad monetaria había realizado envíos de oro al exterior. Incluso, hubo un pedido de acceso a la información pública por parte del diputado nacional por Unión por la Patria y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.

En el documento, Palazzo exigió conocer "qué cantidad, por qué monto y en qué moneda se ha realizado, bajo qué características comerciales o de otra índole, a qué destino y si la operación se realizó con la transportadora Lumil y enviados por la aerolínea British Airways".\_\_\_

EL POTENCIAL ALCISTA DE LA DEUDA

# Desafío cepo: sin restricciones, bonos podrían ganar 82%

Los títulos corporativos ya están operando como si la Argentina no tuviese controles cambiarios. Ahora, los analistas ven valor en la renta fija local, a la espera de una convergencia



.jyosovitch@cronista.com

Los rendimientos de la deuda soberana son mayores que los de los bonos corporativos, que operan con tasas similares a las de créditos comparables, como si la Argentina no tuviera controles cambiarios.

Las tasas de los corporativos, en un promedio de 9%, implican que operan con rendimientos muy inferiores a los de los soberanos. La renta fija argentina rinde 26% en el tramo corto y 18% en el tramo largo, tasas entre dos y tres veces superiores a las corporativas.

En un escenario hipotético en el que el cepo se levantara, es esperable que el riesgo país cayera con fuerza y que la curva soberana operara con tasas sustancialmente más bajas respecto de las actuales. Apuntarían a cotizaciones comparables. El rendimiento de la deuda de Ecuador se ubica muy cerca de la de la Argentina, en torno al 22%. Sin embargo, El Salvador, Angola, Bahamas, Nigeria, Egipto, Pakistán, entre otros, muestran tasas en torno del 10%, similares



Los soberanos rinden entre 2 y 3 veces más que los corporativos

"Para que la deuda rinda como sus comparables, levantar el cepo sería clave. Hoy es una tarea muy desafiante", según Mariva

Los bonos corporativos operan con tasas del 9%, similares a los créditos de países comparables con los de la Argentina

a los que rinde la deuda corporativa argentina.

Para Research Mariva, para converger a créditos más bajos, levantar los controles de capitales sería clave, aunque hoy en día es una tarea muy desafiante.

"Creemos que la aprobación de la Ley de Bases es un gran paso para el Gobierno, pero consideramos que aún queda un largo camino por recorrer hacia una normalización de la curva y la convergencia al riesgo de otros soberanos con riesgo de crédito B- o CCC+. Para este fin. creemos que levantar los controles de capital sería clave, pero hoy en día es una tarea muy desafiante", comentaron desde Research Mariya.

#### LA SALIDA DEL CEPO

En línea con lo mencionado por los analistas de Research Mariva, y en coincidencia con la opinión de la gran mayoría de los especialistas del mercado, la salida del cepo es un factor crucial para que el riesgo país pueda converger hacia niveles más bajos. En el caso en que el Gobierno sea exitoso en la liberación del cepo, una continuidad en las correcciones de deseguilibrio macroeconómico y acumulación de reservas, el riesgo país podría caer y los bonos mostrarían un rally alcista importante.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, se mantiene optimista con relación a los bonos soberanos. Según sus cálculos, si la deuda de Argentina pasase a rendir 20%, los bonos a 2029 y 2030 podrían subir entre 28% y 33%, mientras que el tramo medio y largo podría ganar entre 10% y 19%. Finalmente, si la Argentina llegase a rendir 10%, los bonos más largos son los que más podrían subir, con el GD35 avanzando 82%. Los bonos de 2038 a 2046 tendrían un potencial alcista de 72% a 78% mientras que el tramo corto podría ganar entre 50% y 52%.\_\_

# Te hacemos la economía más fácil

Seguinos

@cronistacom ) (f) (🕲 🛞 🕢 (in)













Lunes 22 de julio de 2024 El Cronista

# Negocios



# Cagnoli quiere volver a exportar Invirtió u\$s 15 millones en una nueva planta y elevó 50% su capacidad. Ahora, quiere retornar a los mercados externos,

especialmente, de Asia y África, que había perdido.

### Agustín Dranovsky,

CEO de Compañía de Tierras Sud Argentino

# "Es inevitable que los inversores busquen una rentabilidad más alta para asumir el riesgo argentino"

El número uno de la empresa de la familia Benetton en la Argentina apuesta a nuevos proyectos de hidrógeno verde, minería y forestal.

### PALABRA DE CEO

\_\_\_ Florencia Lendoiro \_\_\_ flendoiro@cronista.com

ompañía de Tierras del Sud Argentino, la pata local del holding de la familia Benetton, es el mayor propietario de tierras del país y sus negocios empiezan a trascender su core agropecuario con disruptivas diversificaciones. Su CEO, Agustín Dranovsky, adelantó a El Cronista que el grupo encara un mega proyecto para producir hidrógeno verde en la Patagonia argentina y avanza en un proyecto minero en el norte.

La empresa acaba de ser parte de una fusión millonaria entre su frigorífico Faimali y Estancias de Patagonia, la empresa de ganaderos asociados y mayor productor de carne ovina patagónica. Para esa unidad de negocios tiene proyectos también, de mayor desarrollo para su producción kosher, potenciar la producción vacuna, llegar con carne ovina a Estados Unidos y hasta desarrollar la faena de guanacos.

Dranovsky asegura que la empresa seguirá creciendo e invirtiendo en el país como lo hace hace cuatro décadas, aun cuando no se pueden girar dividendos.

### −¿En que se enfocarán tras la fusión de Faimali y Estancias?

—Viene muy ágil la transición y ya estamos trabajando en los planes a futuro como desarrollar mercados y aprovechar el volumen que tenemos juntos para optimizar la producción. Estamos tratando de aumentar uno de los negocios que es la producción kosher, que ya te-

níamos en Faimali. Ahora, al tener más hacienda con Estancias, clasificar mejor y mandar la que es más apta para ese tipo de producción. Tratamos de aumentar el volumen: veníamos de 200 toneladas y queremos llevarlo a 300 toneladas.

### –¿Hay demanda local para esa producción kosher?

—El grueso de esa demanda es de exportación pero estamos empezando a tener algunos contactos para hacer productos destinados al mercado interno. Hay supermercados y restaurantes que trabajan con productos kosher y es ahí donde estamos empezando a mirar y a hacer vínculos para abastecerlos.

### -¿En cuanto a la producción ganadera tienen otros proyectos?

—Estamos viendo si podemos avanzar en el proceso productivo, en otro tipo de productos procesados de carne para darle la mercadería a una cadena de supermercados o a los clientes. Ahora también vamos a poder atender a algunos mercados, que antes al tener dos plantas separadas, no había escala suficiente como para generar el volumen y atenderlos.

### -¿Qué tipo de procesados lanzarían?

—Podríamos llegar con la bandeja directamente a alguna sucursal o hacer un producto como hamburguesas o milanesas, productos feteados o embutidos. Estancias es el principal abastecedor de La Anónima. Los nuevos procesados podrían venderse bajo la misma marca de Estancias o directamente con la etiqueta del supermercado.

### −¿Apunta a nuevos mercados de exportación?

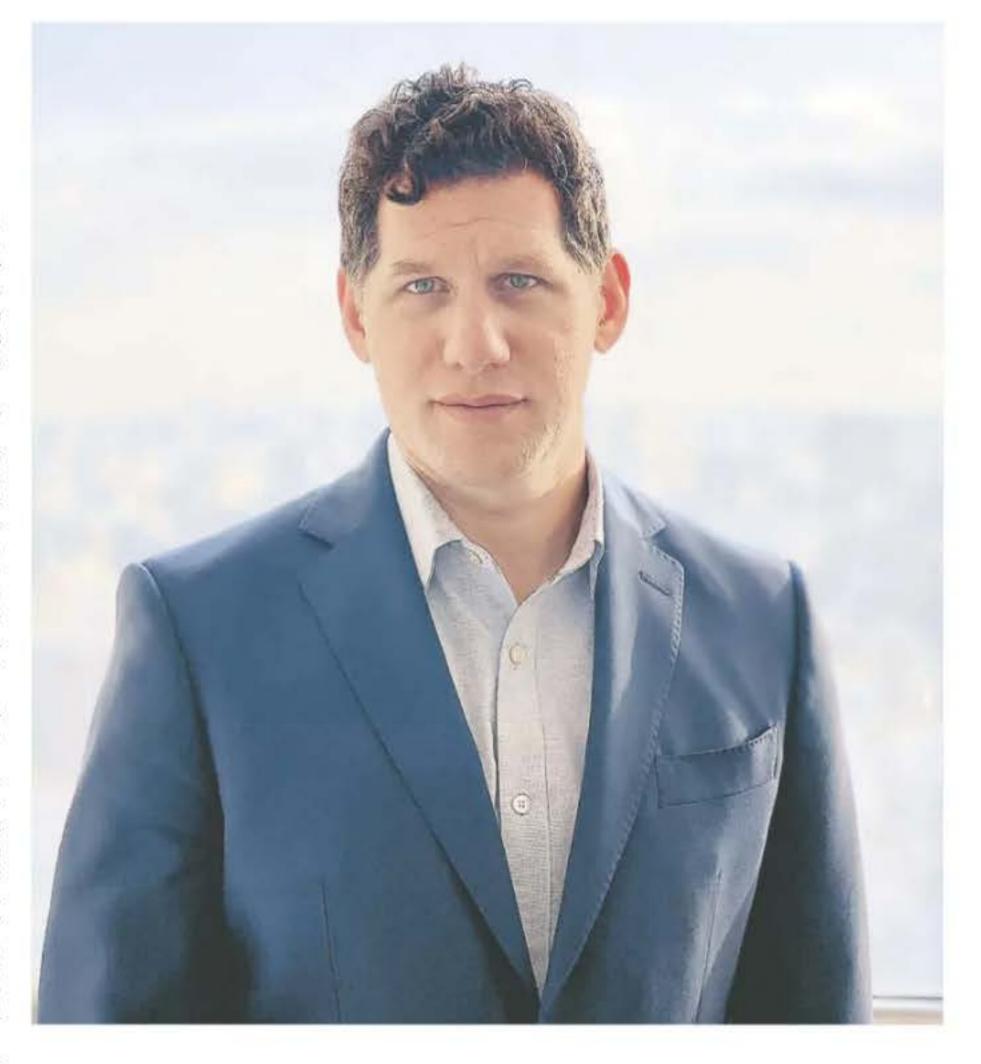

—Nos gustaría estar en Estados Unidos. Ahí tengo un trabajo importante para hacer, pero la escala tal vez no nos permitiría pensar en abastecer ese mercado. Todavía no hay carne ovina argentina en Estados Unidos. Tenemos que abrir el mercado y trabajar con Senasa para formalizar la apertura. También queremos abrir mercados que paguen mejor porque valoren la calidad y certificaciones que tienen los productores en Patagonia, como nosotros en Compañía y Ganadera Condor que estamos certificados como orgánicos, o RWS (de lana responsable).

### -¿Hay potencial para desarrollar otro tipo de animales?

—Hay un potencial grande en la faena de guanacos. Como Famali, hicimos en 2018 la primera exportación de carne de guanaco a Bélgica y después no se le pudo dar continuidad. Hay demanda en el mundo como

carne exótica. Se debe encontrar el cliente, pero tenemos que terminar de coordinar internamente en la provincia y poder tener un plan de faena que nos permita darle continuidad todos los años. Hoy no hay cría de guanaco en las estancias. Incluso es un problema para los productores porque baja el stock ovino y el guanaco viene creciendo, comiendo la comida que era para ellos. También hay cuestiones más políticas de si es

Negocios 19

un animal autóctono, que en algunas provincias puede, en otros como Santa Cruz hay tantos que ya se puede considerar incluso una plaga.

### −¿Tienen proyectos fuera del core de la compañía?

-Estamos empezando a estudiar proyectos que pueden ser importantes a futuro. Uno es el de hidrógeno verde, en los campos de Santa Cruz. Ya estamos instalando las torres de medición y haciendo estudios complementarios para ver la viabilidad para producirlo. Lo estamos desarrollando en Cóndor, en Río Gallegos, y en Puerto San Julián, en Santa Cruz. Para hacer hidrógeno verde se necesita alguna energía renovable, que en este caso es eólica porque Santa Cruz y la zona donde estamos es una de las mejores a nivel mundial en recurso viento para producir energía. Después se necesita agua y un proceso de hidrólisis para separar las moléculas, que también hay. Estamos pensando en un proyecto que esté orientado a la producción de hidrógeno verde que hoy lo más común es que se transforme en amoníaco, una materia prima para la industria química, para fertilizantes. Lo importante es hacer un proyecto de gran escala, que puede ser algo disruptivo para la provincia y para el país. El hidrógeno verde es incipiente a nivel mundial, todavía no hay proyecto de escala desarrollados. Vamos acompañando todo ese desarrollo del negocio.

### −¿En cuanto tiempo estaría listo el proyecto?

-Calculamos que en alrededor de dos años ya podríamos tener todos los resultados para ver cuál sería el proyecto definitivo y la escala, y ahí empezar a trabajar la factibilidad y gestionarlo como para convertirlo en algo real. Lo estamos haciendo con un socio y es un proyecto que puede ser muy grande, entonces puede necesitar más de un socio. Ya empezamos a hacer inversiones. Por ejemplo, ya están instaladas las torres de medición, hay que hacer trabajos de consultoría también, eso requiere de inversiones que ya iniciamos este año.

### -Como la compañía que tiene más extensión de tierra en Argentina ¿se le puede dar más rentabilidad al negocio?

-Hay distintas situaciones. Una cosa es la Patagonia y otra es la provincia de Buenos Aires o el centro del país. Son distintas productividades. Para poder ser rentables y sustentable se necesita tener escala y se logra con haber ido creciendo porque trabajamos con commodities y no se maneja el precio. Después, los impactos que tuvo el atraso cambiario o la brecha y años en los que fue mucho más alto que la inflación con productos nominados en dólares, genera un aumento de costo importante que está dado por el pago de los servicios, por el combustible, pago de salarios, impuestos. Esto hizo que en los últimos

años, la escala que requiere un productor para poder sobrevivir haya crecido.

### -¿Cuál es el desafío que enfrentan?

—El desafío que tenemos como grupo es seguir trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías, desde las que se usan en el manejo de la hacienda hasta la optimización del uso del agua para mejorar la oferta de pasto, para poder anticiparse a los impactos meteorológicos como lo que está pasando hoy. Nosotros tenemos escala y tenemos que traccionar y tratar de llevar eso a la Patagonia.

### –¿Mejoró el contexto económico?

—Hoy hay una situación en la cual los precios, comparados con el año pasado, bajaron. Hay una brecha más baja y eso le da un poco más de previsibilidad y de orden al negocio. También hay insumos que han bajado en relación al año pasado, pero to-

"Hay proyectos que hace muchos años que en Argentina genera mucha expectativa y no han venido las inversiones a la espera de mejores condiciones, como la minería y la industria forestal"

"Estamos pensando en un proyecto orientado a la producción de hidrógeno verde, que hoy suele destinarse a amoníaco, una materia prima para la industria química"

davía está la incertidumbre acerca de si se van a levantar el cepo, cuándo se va a levantar, cómo va a ser la evolución del tipo de cambio, si se va a unificar y en qué nivel. Entonces ahí también hay dudas acerca de cómo conviene financiarse, si en pesos o dólares. Si seguimos en este camino y logramos tener las variables más controladas, a diferencia de lo que vivimos el año pasado, ayuda a proyectar mejor el negocio y a tener más certeza sobre el rango de rentabilidad en el cual uno se va a mover. Sin duda, para que esto siga fluyendo y vengan inversiones; la unificación del tipo de cambio, el levantamiento del cepo y la baja o eliminación de retenciones es lo que dará al sector en general un crecimiento mucho más grande.

–¿Hay voluntad de los accionistas, al ser un gigante internacional, de seguir invirtien-

### do?

-Hay voluntad y estamos mirando proyectos nuevos como el hidrógeno verde o la fusión de los frigoríficos para ganar escala. Estamos estudiando cómo puede ser un proyecto de emisión de bonos de carbono en Argentina. Estamos todo el tiempo mirando cosas nuevas y compartimos con la casa matriz, qué oportunidades tenemos a partir de lo que nosotros hacemos o administramos. Hay muchas empresas mirando distintos negocios en Argentina. El argentino conoce más los ciclos, los procesos. El extranjero en general, lo que busca es invertir y tener una rentabilidad y la Argentina paga de alguna manera las consecuencias de muchos años de desmanejo en ese sentido. Algunos tienen una inversión en países donde tienen libre movilidad de sus capitales, una tasa tal vez baja de rentabilidad pero la tiene y puede entrar y salir del negocio, lo que es más atractivo que un lugar donde es mucho más riesgoso por la misma renta. Es inevitable que los inversores busquen una rentabilidad mucho más alta para asumir el riesgo argentino o estén esperando que se den las condiciones necesarias para invertir. Va a ser muy raro que alguien quiera invertir si no le pueden decir si va a poder sacar los dividendos y los dólares que entró.

### -¿Pero el giro de utilidades no está resuelto y ustedes como compañía siguen invirtiendo?

-Para nosotros no es una limitante porque los accionistas hacen más de 40 años están en Argentina y nunca se llevaron dividendos. Los resultados se reinvierten.

### -¿Hoy otros sectores donde planeen invertir?

-Tenemos en Chubut 10.000 hectáreas forestadas, con un proyecto para procesar la madera. Ahí hay otras situaciones más problemáticas en los campos pero el objetivo nuestro sería invertir. Hay proyectos que hace muchos años que en Argentina genera mucha expectativa y no han venido las inversiones, como la minería y la foresto industria. En Uruguay hay tres plantas de celulosa, la cantidad de industrias que se han realizado también en Brasil en los últimos 15 años es enorme. Hoy más del 30% del comercio mundial de pulpa sale de Chile, Uruguay y Brasil. Nosotros nos quedamos afuera.

### -¿Les interesa subirse al boom del litio o el cobre?

—Somos parte de la compañía Minera Sud Argentina, nos asociamos hace cuatro años con la compañía australiana South32 para explorar juntos el proyecto de cobre en San Juan llamado Chita. Desde la entrada de este socio, se aceleró mucho el proyecto de exploración e inversión y venimos avanzando mucho y con la expectativa en algún momento que se convierta en una mina.

JUNIO FUE EL MEJOR MES EN LO QUE VA DE 2024

### Por la baja de tasas, crecieron las ventas de autos con crédito

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_\_ iortiz@cronista.com

La financiación de vehículos nuevos y usados registró en junio el mejor mes de un 2024 que viene golpeado en el primer semestre por la caída de ventas. No sólo que el mercado del 0 km mejoró un 9,5% interanual, muy por encima del 5,3% de mayo, sino que, en el caso de los usados, tuvo un aumento superior al 54% interanual, con lo que duplicó la mejora del mes previo.

De acuerdo al reporte de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara), el mes pasado, se inscribieron 23.839 prendas, el 15,4% de todas las compra-venta de vehículos nuevos y usados. Algo más de la mitad (54,6%) se correspondió con patentamientos de 0 km, mientras que las restantes (45,4%) se hicieron sobre usados.

Con este desempeño, junio fue el segundo mejor mes del año con un crecimiento del 26,3% respecto del mismo mes del año anterior, una tendencia que se había empezado a afianzar en mayo.

El financiamiento tuvo un desempeño destacado en las operaciones de usados, con 10.809 prendas inscriptas, una suba del 54,9% respecto de junio de 2023. Se trató de la cifra más alta del año, y duplicó el crecimiento de mayo, que fue de 24,4% interanual, dando continuidad a la recuperación, luego de un primer cuatrimestre con datos en fuerte rojo.

Parte de ese mejor desempeño de ventas con financiación en usados se explica por la fuerte participación del crédito bancario, que alcanzó en junio el 70,5%, en coincidencia con la sustancial reducción de tasas que se viene registrando en el sistema en los últimos meses. El resto de los acreedores en usados fueron las financieras (12,1%), las financieras de las marcas (5,1%), y mutuales y cooperativas (4,8%).

En cuanto al mercado de vehículos 0 km, se identificaron en el mes 13.030 prendas las que se inscribieron para financiamiento, de las cuales 6262 (48%) se correspondieron con operaciones mediante el canal Plan de Ahorro y 2588 (20%) fueron prendas bancarias. Las financieras de marca participaron con el 30% de las prendas sobre unidades nuevas y el resto

En usados, junio registró 10.809 operaciones con prenda, una suba del 54,9% respecto de 2023

se distribuye entre las concesionarias (1%) y el resto de entidades.

Apoyados en las bajas de tasas del mercado, si bien los planes de ahorro siguen siendo el método de financiamiento más elegido, las propuestas de las terminales -junto a sus propias financieras- van ganando terreno en los últimos meses.

No obstante, el sector no aleja la preocupación: En junio el número de vehículos nuevos patentados ascendió a 29.878 unidades, lo que representó una baja del 25,5% interanual. Si la comparación es contra mayo de este año, se observa una baja del 14,1% intermensual.



La venta de usados en junio bajó, pero creció la financiación



GRUPO PROVINCIA

### Extienden licencias por paternidad

**Grupo Provincia** y sus aseguradoras extendieron las licencias por paternidad y sumaron nuevos beneficios acordes a las estructuras familiares actuales.

"Desde el Grupo Provincia y junto a su Presidente, Gustavo Menéndez, consideramos clave el fortalecimiento de los vínculos", expresó Soledad Durand, Presidenta del Comité de Políticas de Género y Desarrollo Sostenible e impulsora del Programa de Equidad de Género Corporativo de Grupo Provincia. Las variantes aplicables son: por nacimiento, casos especiales por nacimiento, tratamiento de fertilidad, cuidadores secundarios, adecuación de género y tratamiento hormonal; además de extender la antigua licencia por paternidad.

Con estas modificaciones, las licencias pasaron a ser de 15 días en algunas de las empresas y de 60 días con posibilidad de teletrabajo en otras.\_\_\_

### HOTELERÍA

Grupo Hotelero Albamonte (GHA) anunció la construcción del primer hotel de la marca Howard Johnson en la provincia de La Pampa. El nuevo hotel se ubicará sobre la Ruta Provincial 101 y Avenida Circunvalación, a escasos metros de la Avenida San Martin y exactamente a 3,5 kilómetros del centro de General Pico. Los primeros pasos para su construcción comenzaron en el mes de junio, y se estima que finalice en un plazo de dos años.



Se prevé su inauguración a fines de 2025



La entidad inauguró su stand en la Rural

### PRÉSTAMOS AL CAMPO

El presidente del BNA, Daniel Tillard, destacó que la entidad lleva desembolsados u\$s 1300 millones en préstamos para el agro y ratificó su apoyo al sector, en el marco de la apertura del stand institucional de la 136° edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que encabezó junto al secretario de Agroindustria, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y al vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda.

### **HELADO ARTESANAL**

La Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines -AFADHYA-,
con el objetivo de incentivar el consumo
de Helado Artesanal en invierno y celebrar el título argentino en la Copa América, relanzó el "Dulce Scaloneta" con un
tercer ingrediente: el chocolate semi
amargo, al que le llaman "la tercera estrella" a propósito del último título
conseguido en el Mundial. Más en www.
artesanosdelafelicidad.com.ar....



El nuevo sabor tres estrellas

#### SHELL



Germán Burmeister, Senior VP y Country Chair para la Argentina, Chile y Uruguay

Reemplazará a Ricardo Rodríguez, quien tomará nuevas funciones en Houston. Burmeister es ingeniero en Petróleo (ITBA) y tiene un MBA (IAE). Ingresó a Shell en 2001, en el área de gas, desarrollando nuevos negocios y representando a Shell en Comgas. En 2003, fue designado Senior Strategy Advisor para desarrollar la estrategia comercial y trading de gas en Europa. En 2006, pasó a liderar las actividades comerciales y los ventures no operados de Shell en Nigeria, Camerún y Gabón. Entre 2011 y 2014, fue VP Group Strategy & Competitive Intelligence, con base en La Haya. Luego, residió en Brasil, como VP en ese país y de Upstream Americas - Libra, Actualmente, se desempeñaba como Senior VP y Country Chair en Kazajistán. Ejercía esa función desde 2021. Previo a su ingreso a la empresa, ocupó diversas posiciones en América del Sur para ExxonMobil y Pluspetrol.\_\_\_

### CVC CORP



Javier Ignacio Vázquez, flamante director de Producto Non Air

Es licenciado en Turismo recibido en la Universidad de Morón. Tiene un posgrado en en Marketing Estratégico de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y un Master en Business Administration (MBA) realizado en la Universidad de San Andrés. Viene de Air Europa, en donde se desempeñaba como Business Segment Head desde 2018. Previamente, trabajó por más de cinco años en Aerolíneas Argentinas en el mismo puesto y, anteriormente, formó parte por más de 15 años de American Express - Business Travel, en donde pasó por posiciones como Regional Head of Sales, Head of Support Services y Head of Client Management. En su recorrido por American Express, recibió importantes reconocimientos como por ejemplo el Global President's Club en 2010 y 2008, el Mission Possible por Motivating Performance en 2009 y el Global Ambassador's Club en 2005.\_



#### RECOMENDACIONES PARA BRINDAR

Trapiche presenta una selección de vinos para seguir brindando con amigos. Entre sus destacados se encuentra Costa & Pampa Chardonnay, de la bodega ubicada en Chapadmalal; Trapiche Medalla Malbec, realizado en homenaje a los 100 años de la bodega y Trapiche Reserva - Inter Miami, la línea emblemática de la Bodega Oficial del equipo en el que juega Lionel Messi. Además, Fond de Cave Gran Reserva Cabernet Sauvignon y dos vinos armoniosamente opuestos como Trapiche Puro Cabernet Sauvignon y Trapiche Impuro Malbec.



### **ECONOMÍA CIRCULAR**

Fundación Vivienda Digna, Formar y Fundación Sí se sumaron a la economía circular que impulsa **SpaceGuru** para que sus clientes cuenten con más opciones a la hora de donar sus objetos y bienes. Las organizaciones con las que ya trabajaba la compañía que gestiona el guardado de mobiliario y objetos, eran Cáritas y el Ejército de Salvación. En su App, donde los clientes particulares y corporativos cuentan con todos sus objetos y bienes digitalizados y trackeados, pueden seleccionar cuáles de ellos quieren donar, y SpaceGuru se encargará de la logística para su entrega a las organizaciones benéficas. Más en www.spaceguru.com.ar....



### **EXPOSICIÓN GANADERA**

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora presenta ejemplares de la raza bovina Criolla Patagónica, en la Exposición Rural, de Palermo. Esta vez compiten tres animales en distintas categorías. En la edición pasada la vaquillona "Yoli" resultó un suceso como exponente de una raza que está siendo recuperada, apelando a mantener su acervo genético. Hoy competirá preñada en la categoría Vaca, y se espera que nazca su ternero o vaquillona en septiembre. En la 136° Exposición Rural estará acompañada por "Lunático", un ternero que cumplió un año este sábado y la vaquillona "Bety".....

El Cronista Lunes 22 de julio de 2024

# Info Technology



### Smartwatch de Garmin en la Argentina

La marca anunció la disponibilidad de su modelo Fenix 7, que cuenta con mapas y perfiles especiales para esquí y snowboard



Bitcoin marcó nuevos valores máximos históricos este año y atrajo el interés de los inversores

AUMENTA LA ADOPCIÓN DE ACTIVOS DIGITALES

# Cripto: argentinos compran más Bitcoin y se refugian en stablecoins

BTC se posiciona como el activo más requerido, no solo en el mercado local, sino a nivel global. En tanto, las monedas vinculadas al dólar generan atracción en los ahorristas

\_ Matías Rufino

\_ mrufino@cronista.com

Durante el primer semestre de 2024, el mercado registró un renovado interés por los activos digitales. Según datos provistos por Binance, la capitalización total experimentó un aumento del 37,3% en lo que va de año y alcanzó, aproximadamente, los u\$s 2,27 billones a nivel global.

La particularidad es que este año se produjeron dos hechos extremadamente distintivos. Por un lado, un nuevo halving de Bitcoin (BTC), un hecho que ocurre aproximadamente cada cuatro años y reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros por validar transacciones de criptomonedas.

Por otro lado, se aprobaron los ETFs sobre Bitcoin y Ethereum (ETH), fondos de inversión que cotizan en bolsa y permiten a los inversores obtener exposición sin poseer realmente la criptomoneda. "La aprobación de los ETF al contado de Bitcoin en EE.UU. generó más de 14.700 millones de dólares en entradas netas", señaló el exchange.

El mercado de las criptomonedas tuvo una fuerte expansión de más del 37% en lo que va de este año

El halving y los ETFs reavivaron el interés de los ahorristas por Bitcoin, que es hoy la principal criptomoneda Si bien los dos eventos forman parte de la creciente capitalización del mundo cripto, también lo es el mercado de las stablecoins, que alcanzó un máximo de dos años de u\$s 161.000 millones.

No obstante, debido a un nuevo bull market, Ethereum y Bitcoin lograron ganancias del 48% y el 43%, respectivamente, en estos primeros seis meses.

### LAS CRIPTOS MÁS DEMANDADAS

Según relevamientos de los exchanges Satoshi Tango y Bitget, los activos digitales más demandados en Argentina durante el primer semestre del 2024 incluyen a Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (stablecoin) y Solana.

De acuerdo al informe que brindó la primera de las plataformas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza son las provincias en donde se realizan mayor cantidad de operaciones.

Para Matías Bari, CEO de SatoshiTango, "la criptomone-da más demandada, por lejos, es Bitcoin". Asimismo, consideró que "el halving y la aprobación de los ETFs generaron una disminución en la oferta del activo, lo que significó un enorme crecimiento en su precio".

Por ese motivo, diferentes usuarios invirtieron en rendimientos a corto/mediano plazo y, según expresó, "de ahí se explica, parcialmente, que haya sido la moneda más elegida".

Según detalla el informe de Satoshi Tango, los usuarios que acceden a este mercado "tienen conocimientos sobre inversiones tradicionales, sobre qué hacer con sus ahorros y conocen de cripto, aunque no son expertos". Pero, también buscan la manera de proteger su dinero a corto o largo plazo.

Para Ramiro García, analista de Bitget, "Bitcoin y Ethereum son altamente demandados por su consolidación en el mercado y su papel crucial en la infraestructura cripto". Y explicó que suelen considerarse como un a inversión a largo plazo.

Según marcó el especialista, no hay dudas que BTC es el activo digital "más buscado y reconocido", lo que le permite mantener "su posición como el oro digital". En tanto, ETH es "conocido por su plataforma robusta y rol clave en la economía descentralizada".

### APETITO POR LAS STABLECOINS

USDT (Tehter) y otras stablecoins irrumpieron en el mercado cripto y generaron atracción por su paridad con el dólar estadounidense. Esto hace que en la Argentina sean vistas como un vehículo de ahorro y de protección contra la inflación.

"Proporciona a los usuarios una opción confiable para preservar el valor de sus activos digitales", explicó Ramiro García. En ese sentido, argumentó que, por estar anclados al dólar, es probable que su adopción siga al alza.

En sintonía, Matías Bari afirmó que "las inversiones en stablecoins han aumentado desde principios del año", producto de dos factores: la inflación y devaluación del peso. Y sumó que los inversores adquieren estos activos para "evitar que sus pesos pierdan valor a lo largo del mes", o bien para colocarlos en rendimientos y recibir ingresos diarios.

# Mundo & Finalcial Times

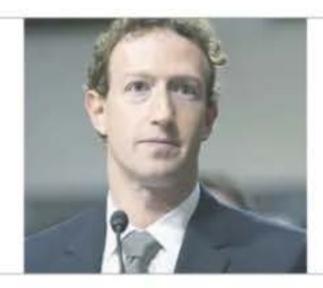

### Mark Zuckerberg elogió a Trump

"Ver a Trump levantarse después de recibir un disparo (...) es una de las cosas más increíbles que he visto en mi vida", dijo el CEO de Meta. Agregó que "no planea" involucrarse en las elecciones.

SE VIENE OTRA PULSEADA DEMÓCRATA

# Biden bajó su candidatura y promueve en su lugar a la vicepresidenta Kamala Harris

El primer mandatario lo comunico por redes sociales. Trump respondió que si nominan a Kamala, le ganará con más facilidad que a Biden. La convención demócrata es en un mes

Reuters \_\_\_ Washington

Después de 24 días de presiones internas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aceptó finalmente poner fin a su campaña de reelección. El jefe de Estado comunicó su decisión por la red X, en un mensaje en el que aseguró que seguirá en la presidencia hasta el fin del mandato, en enero de 2025. Minutos después, en un segundo posteo, declaró que apoyará a la vicepresidenta Kamala Harris para que ocupe su lugar como candidata demócrata.

"Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y el país es que me retire y me concentre únicamente en el cumplimiento de mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", escribió Biden.

Harris, de 59 años, señaló más tarde que se sentía honrada de contar con el apoyo del presidente, y adelantó que espera merecer y contar con el respaldo necesario para recibir la candidatura. "Haré todo lo que esté a mi mano para unir al Partido Demócrata, unir al país y derrotar a Donald Trump", declaró.

De ser nominada como postulante, Kamala Harris se convertiría en la primera mujer negra en la historia en ser la candidata de uno de los dos grandes partidos. Y si bien ya hubo legisladores, gobernadores y varios caucus (comités de votantes) que adelantaron su apoyo, algunos referentes de peso, como la titular de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anoche aún guardaban silencio.

El expresidente Barack Obama elogió la fortaleza que

demostró Biden al tomar su decisión y remarcó en que confía en que los líderes demócratas tengan un proceso que les permita contar con un "candidato excepcional".

Donald Trump se pronunció rápidamente sobre el cambio. Afirmó que Biden "no era apto para postularse para presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo". También planteó que en caso de tener que enfrentar a Harris, derrotarla será más fácil que a Biden. Los republicanos presentarán a Kamala y a cualquier potencial candidato como referentes de políticas que están a la "izquierda de Biden".

### **QUIEN ES KAMALA**

A pesar de haberse abierto camino como la primera mujer afroamericana y del sur de Asia en ser vicepresidenta en la historia de Estados Unidos, Kamala, de 59 años, luchó durante mucho tiempo con índices de aprobación tan malos o peores que los del presidente Joe Biden.

Hija de padres inmigrantes (su padre era de Jamaica y su madre de la India), creció en Oakland, California. Su enfoque en los derechos y la justicia la llevó a construir un CV impresionante, convirtiéndose en la primera fiscal general negra de California y la primera mujer de ascendencia del sur de Asia elegida para el Senado de los Estados Unidos.

### CÓMO SIGUE LA HISTORIA

Elaine Kamarck, miembro del Comité Nacional Demócrata y autora del libro "Primary Politics", le dio un panorama a Reuters sobre qué puede pasar de ahora en adelante, una vez comunicado el paso al costado de Biden. Las siguientes son sus conclusiones:

Delegados. Biden ha pasado

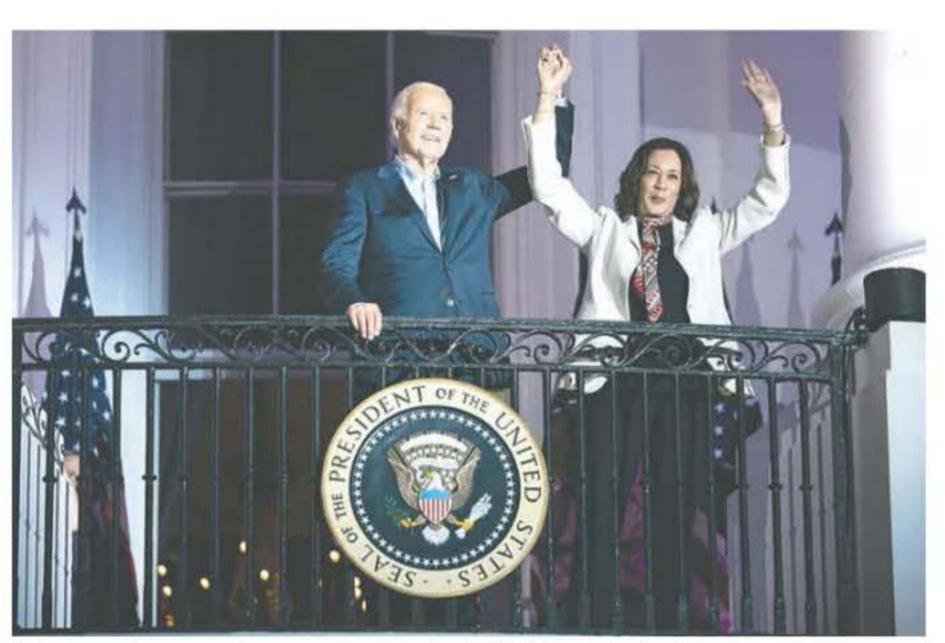

Biden junto a la vicepresidente Kamala Harris, durante el último 4 de Julio. BLOOMBERG

Traspasar los fondos de campaña a otro candidato no es fácil. Pero Kamala ya está en muchos de los cheques

los últimos meses acumulando casi 4.000 delegados demócratas al ganar las elecciones primarias en los estados y territorios de Estados Unidos. Normalmente, esos delegados votarían por él para que fuera el candidato presidencial oficial del partido en la Convención Nacional Demócrata que se celebrará del 19 al 22 de agosto, pero las normas no les obligan a hacerlo. Los delegados pueden votar en conciencia, lo que significa que podrían dar su voto a otra persona. Al apartarse, Biden está "liberando" a sus delegados, lo que podría desencadenar una competencia entre otros candidatos demócratas para convertirse en el dirigente

Reemplazo. La vicepresidenta Kamala Harris encabeza la lista de candidatos para su-

ceder a Biden, pero ella ha tenido sus propios problemas tras un comienzo tambaleante en el cargo y unos pobres números en las encuestas. La Constitución establece que el vicepresidente reemplaza al presidente si muere o queda incapacitado, pero no se pronuncia sobre como los partidos eligen al candidato. El gobernador de California, Gavin Newsom; la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer; el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, han sonado como posibles sustitutos. Hasta ahora han sido partidarios de Biden y han trabajado para su candidatura, con lo cual influirá la posición de los grandes referentes y donantes del partido.

Nominación. Según Ballotpedia, se espera que haya unos 4.672 delegados en 2024, incluidos 3.933 delegados elegidos y 739 de los llamados superdelegados, miembros veteranos del partido. Para asegurarse la nominación, un candidato debe obtener la mayoría, es decir, más votos que todos los demás juntos. Si nadie lo consigue, se celebraría una "convención

negociada" en la que los delegados actuarían como agentes libres y negociarían con la dirección del partido. Se establecerían las reglas y habría votaciones nominales para los nombres propuestos. Podrían ser necesarias varias rondas de votaciones para que alguien obtenga la mayoría y se convierta en el candidato. La última convención negociada en la que los demócratas no consiguieron nominar a un candidato en la primera votación fue en 1952.

Fondos de campaña. La campaña Biden-Harris tenía 91 millones de dólares en el banco a finales de mayo, pero los expertos en leyes de financiación de campañas no se ponen de acuerdo sobre la facilidad con la que el dinero podría cambiar de manos. Dado que Harris también figura en los documentos de la campaña, muchos expertos creen que el dinero podría transferirse a ella en caso de que sea parte de la candidatura. Pero existe cierto debate sobre si Biden tendría que ser nominado oficialmente primero como candidato del partido antes de que se pueda hacer una transferencia.\_\_\_

TEMOR POR EL CASO CROWDSTRIKE

# El colapso de Windows: la ciberseguridad está en problemas

Una actualización menor en un sistema de antivirus causó estragos en miles de empresas alrededor del mundo que utilizan equipos con el sistema operativo de Microsoft

\_\_\_Lex

A los adversarios maliciosos les toma un promedio de 62 minutos derribar tu negocio, advierte el sitio web de CrowdStrike. En este caso, la empresa de ciberseguridad confiada para proteger a 29.000 clientes de hackers logró derribar una gran parte de las empresas a nivel mundial por sí sola. El culpable fue una única actualización de contenido defectuosa que envió a su producto Falcon Sensor a los usuarios de Microsoft en todo el mundo.

Se trató de un fenómeno global, con empresas en Asia, Europa y Estados Unidos reportando problemas. Las consecuencias abarcaron grandes extensiones de la economía mundial, afectando aerolíneas, trenes, servicios financieros, medios de comunicación, hospitales y casi todo lo demás. Las empresas involucradas, por supuesto, recibirán un golpe. Una falla tan extendida, como mínimo, planteará serias preguntas sobre el control de calidad y los procesos de pruebas internas. Eso debería asustar a los clientes.

Las acciones también parecen vulnerables. CrowdStrike ha estado creciendo rápidamente, más que duplicando su capitalización de mercado en los últimos 12 meses a u\$s83,5 mil millones. Las acciones de la compañía cayeron 9% el viernes.

Otras empresas, que operan con un modelo de negocio similar, también pueden verse afectadas. Los clientes serán conscientes del riesgo de externalizar funciones tan críticas a terceros, especialmente aquellos que pueden enviar automáticamente actualizaciones a los sistemas de los clientes. Un resultado puede ser la expansión de los equipos de IT internos. Otro debería ser buscar una gama más amplia de proveedores en aplicaciones de software y otras de seguridad.

El incidente exacerbará las preocupaciones sobre el riesgo de concentración en la industria

CrowdStrike duplicó su capitalización de mercado en los últimos 12 meses a 83.500 millones de dólares

de la ciberseguridad. Sólo 15 empresas en todo el mundo representan el 62% del mercado de productos y servicios de ciberseguridad, según SecurityScorecard.

En la seguridad moderna de terminales, el negocio de asegurar PCs, notebooks y otros dispositivos, el problema es peor: tres empresas, con Microsoft y CrowdStrike como las más grandes, controlaron la mitad del mercado el año pasado, según IDC.

Mientras que la Junta de Revisión de Seguridad Cibernética de EE. UU. disecciona grandes ataques cibernéticos para obtener lecciones aprendidas, no hay un organismo obvio encargado de analizar estas fallas técnicos para mejorar la resiliencia de la infraestructura tecnológica global, dijo Ciaran Martin, exjefe del Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido.

La última interrupción global debería impulsar a los clientes, y quizás incluso a los gobiernos y reguladores, a pensar más en cómo construir diversificación y redundancia en sus sistemas.



Empresas en Asia, Europa y Estados Unidos reportaron problemas. BLOOMBERG

### AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A. - AUBASA

DOMICILIO LEGAL: CALLE 46, Nro 561 - PISO 9° - LA PLATA - PROV. DE BUENOS AIRES DOMICILIO COMERCIAL: RECONQUISTA 575 - PISO 5°- CABA

### Licitación Pública Nº7/2024

Llámese a Licitación Pública Nº 7/2024 "Obra Hidráulica de la conexión Av. 520 con la Autopista Buenos Aires La Plata - Etapa 2".

Presupuesto: \$382,000.000 (Pesos trescientos ochenta y dos millones) más IVA.

Consulta de Pliegos: Los pliegos podrán ser consultados en forma gratuita en el sitio web de AUBASA www.aubasa.com.ar, el de Bases y Condiciones Generales en la sección legales y el de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas previa registración del interesado en el sitio web sección compras, al momento de presentación de la oferta deberán incorporar en la misma una copia impresa debidamente suscripta.

Valor del Pliego: Sin Cargo.

Garantía de oferta exigida: 1%.

Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado, en la sede comercial de AUBASA. Reconquista 5/5, Piso 5º - CABA - Tel./Fax: 3221-7800 a partir de este anuncio y hasta una hora antes del acto de apertura. Vencido este plazo no se recibirán más propuestas.

Acto de Apertura: El 23/08/2024 a las 12:00 hs. en la sede comercial de AUBASA, Reconquista 575 – Piso 5º - CABA.





MÁX

MAÑANA

 $13^{\circ}$ 

MÁX

### **B** Lado B

# Al 80% de los inquilinos le cuesta hallar una casa que acepte mascotas



En el caso de los propietarios, el 87% aseguró que permitiría la tenencia de mascotas en caso de publicar en alquiler su propiedad

Un relevamiento privado refleja que es un aspecto del mercado que resulta determinante a la hora de una mudanza

El Cronista **Buenos Aires** 

pesar de que, en los últimos años, se fortaleció la tendencia pet firendly, que permite que los dueños puedan acudir acompañados de sus mascotas a comercios, shoppings, bares y restaurantes, encontrar un hogar que acepte a los mejores amigos del hombre se vuelve tarea difícil.

Aver se celebró el Día Mundial del Perro y, en la región, ocho de cada 10 inquilinos tienen dificultades para conseguir un hogar que permita mascotas, según un relevamiento que hizo la plataforma de clasificados inmobiliarios online Zonaprop.

A su vez, el 54% de los encuestados aseguró que no pagaría más por un inmueble que permita mascotas, mientras que el restante 46% de los inquilinos pagaría más un alquiler para que le permitan tener a su amigo de cuatro patas.

Así, en la Ciudad de Buenos Aires, la oferta de inmuebles que aceptan 'pichichos' es reducida. De hecho, Juan Manuel Vázquez Blanco, gerente general de la firma Fabián Achával Propiedades, comentó: "Si tenemos en cuenta cuatro barrios en la Capital, de 700 departamentos que están disponibles para alquilar y que son de tres ambientes o más, los que perEl 54% de los encuestados aseguró que no pagaría más por un inmueble que permita mascotas, mientras que el 46% sí estaría dispuesto a elevar el costo de su alquiler

miten mascotas son menos del 10%. Es decir, de una oferta de 700, se redujo a 68 inmuebles".

La inmobiliaria es una de las autoras del Radar Inmobiliario (ROI), el relevamiento que reúne la información de las principales inmobiliarias porteñas. En este sentido, Vázquez Blanco aclaró que, si bien no hay una relación directa entre la posibilidad de vivir con una mascota y un mayor precio del alquiler, la oferta de casas y departamentos que permiten convivir con mascotas "es mucho más baja".

Según la mayoría de los usuarios de Zonaprop, en los últimos años, hubo un cambio en la aceptación de mascotas (90%). De hecho, el 64% de los encuestados en el relevamiento percibió una mayor aceptación en restaurantes, locales comerciales y lugares públicos, el 19% consideró que en la actualidad es más difícil encontrar donde vivir con ellos, frente al 7% que respondió que es más fácil encontrar una vivienda. El restante 10% no notó grandes modificaciones.

Sin embargo, a la hora de encontrar un hogar, las opciones escasean cuando se trata de convivir con mascotas. Si bien el 88% manifestó que no está de acuerdo con que existan restricciones para permitir mascotas en un hogar, el 79% aseguró que le cuesta encontrar propiedades que acepten su compañero de vida.

En el caso de los propietarios, el 87% aseguró que permitiría la tenencia de mascotas en caso de publicar en alquiler su propiedad. Sin embargo, entre los que se negaron a esta posibilidad, explicaron que su decisión se basa, principalmente, en que arruinan el inmueble (66%), por los ruidos molestos (41%), son sucios (23%), no tienen espacio verde (19%), por restricciones del consorcio (13%) y porque no les gustan las mascotas (9%).

La encuesta reveló, además, que el 48% de los consultados tiene una sola mascota a su cargo, pero el 28% tiene dos y el 13% tiene tres. Solo el 11% tiene cuatro o más. En la Argentina, el 85% tiene un perro como mascota. Los gatos son los segundos más elegidos (36%), mientras que un 5% tiene pez, hamster u otra especie animal.\_\_\_